

DE CÓRDOBA

www.eldiadecordoba.es

Isabel San Sebastián situará Córdoba en el centro de su próxima novela 12

Israel acusa a España con un vídeo 'flamenco' de servir a los intereses de Hamás ▶25

INFORME DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO >14

# Córdoba se encuentra en riesgo muy alto de desertificación

Todas las provincias andaluzas "van a empeorar sus potencialidades y oportunidades" por la aridez • El sector agrícola será el más afectado por los efectos del calentamiento

5 EL ARENAL SE LLENA DE OPERARIOS PARA LAS LABORES DE DESMONTAJE ciós al Mayo Festivo as asociaciones de caseteros hacen un balance positivo de la Feria 7 CASCO HISTÓRICO

Las Ampas denuncian que la Junta favorece a la concertada

DP A POR EL ASCENSO 32-33

# El Córdoba CF encara el 'play off' con la garantía de sus números

Ania hace historia al firmar el mejor curso del club en tercera categoría

Un trabajador

farolillos.

descuelga una hilera de

24 PROTESTA EN MADRID

# El PP hace frente común contra la amnistía

 Feijóo ve el mandato agotado y exige que se convoquen elecciones

17 LOS FONDOS HAN DESARROLLADO LA REGIÓN, PERO NO HAN LOGRADO LA CONVERGENCIA CON EUROPA

# Andalucía ha recibido de la UE 43.400 millones desde 1986

# OPINIÓN

## **EDITORIAL**

# Doñana y la Lista Verde

OÑANA se examina a partir del miércoles para regresar a la Lista Verde de la que fue expulsada el pasado mes de diciembre. Era la primera vez que un espacio protegido perdía ese sello de calidad que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor organización mundial dedicada a la conservación del medio ambiente e integrada por representantes de las diversas administraciones y expertos de 160 países, entre otros. La decisión se conoció en mitad de la polémica por la intención del PP de promulgar en el Parlamento una norma sobre regadíos que afectaba de lleno al futuro de esta reserva ecológica. Afortunadamente, las negociaciones posteriores entre la Junta y el Gobierno central han permitido alcanzar un acuerdo que, a priori, despeja el horizonte de uno de los parques naturales más importantes de Europa. Los 144 litros de lluvia que se recogieron a finales de marzo también consiguieron revertir parcialmente el largo periodo de sequía y los humedales recuperaban vegetación y agua. Pero los 400 litros por metro cuadrado acumulados desde agosto aún son inferiores a los 500 que de media se

Expertos de la organización mundial ambientalista UICN tienen previsto visitar esta semana el espacio protegido para evaluar si puede recuperar el sello

contabilizaban en la estación meteorológica de la zona. Los científicos de la UICN tienen previsto visitar la zona y evaluar las actuales condiciones para, como sería deseable, el regreso de Doñana a la Lista Verde. Significaría un importante primer paso para recuperar su deteriorada imagen tras la estéril disputa política a la que fue sometido. Aunque nadie quiera relacionar las dos cuestiones, se supone que también allanará el camino para el reingreso en el listado el hecho de que la Junta ya se halle al corriente de los pagos de las cuotas que le corresponden por su participación en el citado organismo internacional. Esperemos que a partir de ahora no se vuelvan a cometer más errores porque el futuro del Parque Nacional aún no está asegurado.

#### **CARTAS A LA DIRECTORA**

Correo: Cruz Conde, 12 / e-mail: cartas@eldiadecordoba.com

## El mes de mayo

Mayo es el mes de las flores. Mayo viene del nombre romano Maia, diosa de la fertilidad, la primavera, la prosperidad y la salud. El mes de mayo representa el triunfo de la vida, representada a su vez por la primavera. En mayo florecen, entre otras, las alegrías, las hortensias, los geranios y las petunias. Como canta el refranero popular: marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. Mayo es el mes que pinta de colores los paisajes que entran por nuestras retinas para alegrarnos el alma. Lamentablemente, hay familias que sufren un tiempo estéril, desgraciado y gris. Dos familiares de un gran amigo han muerto en carretera, a una bellísima persona a la que aprecio le han diagnosticado cáncer terminal y una conocida de mi gran amor no ha salido de quirófano. Transitamos por las estaciones al compás de la vida y de la muerte, sin saber cuándo la segunda bajará las temperaturas hasta helar nuestros corazones. Permítanme el siguiente consejo: Vivan nutriendo de amor a las personas que les rodean y sembrando belleza en sus entornos. Sean alegres y amables. Regalen colores en cada abrazo. Así construirán y disfrutarán una vida más brillante, generosa y plena y, cuando sus pétalos marchiten para siempre y los vientos del norte los eleven revoloteando como el bailar de las mariposas, las personas que se hayan encontrado en el camino les recordarán y sonreirán pensando "ese tipo -o esa tipa-era el mes de mayo". Alejandro Sáenz Muriel

## Uno de los problemas de España

En los últimos años, España ha visto un aumento en el número de funcionarios públicos mientras disminuyen los autónomos. Este fenómeno impacta negativamente en la economía y el mercado laboral. El sector público ha crecido debido a políticas gubernamentales que buscan mejorar servicios sociales y reducir el desempleo, especialmente tras la pandemia. La seguridad y beneficios del empleo público lo hacen atractivo en tiempos de incertidumbre económica. En contraste, los autónomos enfrentan altos impuestos, burocracia y falta de incentivos. Estos desafíos, sumados a la crisis económica, han llevado a muchos a cerrar sus negocios o buscar empleo en el sector público o privado. Este desequilibrio puede aumentar la carga fiscal del Estado y limitar la inversión en otras áreas. La disminución de autónomos afecta a la innovación y el crecimiento económico sostenible. Para una economía saludable, es crucial fomentar el emprendimiento y reducir las barreras para los autónomos, manteniendo a la vez una administración pública eficiente y no excesivamente costosa. Kiko Barón

Las cartas no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI y el domicilio.

## Crónica personal

# ESPAÑA NO TIENE AMO

PILARCERNUDA

A gente que milita y vota al PP ha respondido multitudinariamente al llamamiento para expresar su rechazo a la ley de amnistía que se aprueba la semana que viene. De nuevo guerra de cifras que impiden conocer exactamente cuánta gente se concentró en la Puerta de Alcalá y aledaños, abarrotados. Independientemente de las cifras, se ha visualizado que el PP está en contra de la amnistía, en contra de Pedro Sánchez y en contra de sus socios de gobierno.

Feijóo estuvo bien arropado, y sus mensajes fueron claros. Quizá el que más caló fue aquello de que "España no tiene amo, Sánchez no es el amo", respondiendo así a Óscar Puente, el lenguaraz ministro que dijo días atrás que Sánchez es "el puto amo". Muy fino el minis-

tro de Transportes. Hace grandes favores al PP, porque crece el número de socialistas que confiesan su vergüenza, ante los recursos dialécticos del ministro.

Desde el PSOE infravaloran la manifestación del PP, como se esperaba, y mantienen el latiguillo de que el PP es Vox y votar PP es votar Vox. Fue una gran estrategia en la campaña del 23 de julio, pero, por reiterativa, ya no cala. No solo porque el PP ni responde a las acusaciones sino porque se ha visualizado claramente que Vox se ha convertido en una bendición para el PSOE. Todos sus dardos los dirige contra el PP, y llenan las calles con inmensos



El PP no tiene asegurado el triunfo, pero ha dejado su posición definida: no se plantea ninguna componenda con Sánchez

carteles en los que denuncian que en el 89% de las votaciones en el Parlamento Europeo el PP ha votado lo mismo que el PSOE. Sí, claro, pero sería bueno que Vox diera cuenta del sentido de esas votaciones, para que los españoles conocieran las razones para votarlas.

La amnistía está ya cerca, y llega la hora de la verdad para Pedro Sánchez. Los 1.500 amnistiados sabrán ya si es cierto lo que les ha vendido el sanchismo, que sus delitos desaparecerán de sus documentos penales.

Creen que la ley de amnistía les cambia la vida para bien, pero la aplicación de la ley corresponde a los jueces. Los del Supremo pueden presentar recursos al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE. No son Sánchez, ni el ministro de Justicia, ni el fiscal general los que

deciden sobre quiénes pueden ser amnistiados.

Se inicia una nueva fase en las relaciones entre el PSOE y sus socios, y pueden aparecer decepciones, sentimientos de engaño y acusaciones cruzadas si el 9 de junio la ley de amnistía no cumple las expectativas.

El PP no tiene asegurado el triunfo, pero al menos ha dejado su posición inequívocamente definida: no se plantea ningún tipo de compadreo ni componenda con Pedro Sánchez. Entre otras muchas razones, porque está en contra de la amnistía, la ley que Sánchez ha promovido solo para cumplir las exigencias de quienes le mantienen en el Gobierno.

el Día de Córdoba



Directora: RAQUEL MONTENEGRO Gerente: José Manuel Santiago

DL: CO-744/2004



Presidente-editor: JOSÉ JOLY DIRECTORES GENERALES:

TOMÁS VALIENTE FELIPE GRANADOS DAVID FERNÁNDEZ Subdirector: Juan Manuel Marqués

Edita:

El Día de Córdoba, S.L.

# OPINIÓN

#### Monticello

VICTOR J. VÁZQUEZ



vvazquez@us.es

# GENTE DE LARGO RECORRIDO

Nalgún momento debí consentir para que el teléfono martillee a cada tanto mi débil mundo, mostrándome fotos del ayer ¿Recuerdas este instante?, me pregunta, y ahí aparecen mis hijos más niños y otras muestras de cómo van cambiando, diría aquel, las dimensiones del teatro. Ha sido en este barajeo digital de los recuerdos, cuando ha aparecido una foto que creía perdida, en la que posa el poeta Pepe Serrallé, risueño entre flores de noviembre, sentado en una taberna del Popolo gaditano, muy canalla y flamenco, el güisqui en la me-

sa, con su ligero aire, melenudo y plateado, a lo José Mercé. Y es por esta foto que he recordado de pronto la definición más canónica que he escuchado de la palabra amigo. Su autor, Alfonso Crespo, la dejó caer en un mítico bar de copas sevillano, hoy malogrado en galería de arte, al presentarme al propio Serrallé, que apareció radiante y novio del mundo, a las tantas de la noche. Ya los conocerás bien -me dijo el niño Crespo, refiriéndose a Serrallé y a su banda-pero primero termina la tesis, esta es gente de largo recorrido. La disputa filosófica por la esencia de la amistad es insondable. Aristóteles, ya se sabe, distinguía tres tipos de amistad: las basadas en la utilidad, aquellas construidas sobre el placer y las que se sostienen sobre la pura virtud. El cristianismo, por un lado, con su reinterpretación de la idea de ágape, como amor abstracto y

Por el cristianismo y el romanticismo hoy somos incapaces de comprender la amistad en términos puramente utilitarios

desinteresado, a la manera de Dios a los hombres y como Dios merece; y el Romanticismo, por el otro, con su impugnación al cálculo moral pragmático en nuestros actos, hacen que hoy seamos incapaces de comprender la amistad en términos puramente utilitarios. Que entendamos bien a Orson Welles cuando confesaba que volvería a contratar a sus inoperantes técnicos, pese a que se cargaran sus películas, por el solo hecho de que eran sus amigos. Nos resulta ahora también más clara la distinción entre la relación pasional basada en el eros, de la pura relación de amistad, basada en la philia. Aunque la intimidad y la amistad tienen a veces también su parentesco, como le recordaba Paul Auster a Coetzee, al confesarle que con todas sus mejores amigas había hecho el amor alguna vez. En todo caso, si desear lo bueno al amigo sólo porque es amigo podría ser el patrón oro de la amistad, bien podría decirse que es esa promesa del largo recorrido que el amigo nos hace la que lo identifica como tal y da suelo al sentimiento. La amistad a lo largo, el hábito, diría Serrallé, de citaros como de costumbre/en las calles y los bares abiertos/convocaros a la serenidad/de la tarde lo mismo que a la noche/...y deciros que somos ese calor.

# RICARDO VERA

# **DIPLOMACIA**

A diplomacia de los países, dirigida por sus gobiernos, no es una cuestión menor. Con quién estamos y con quién no en la esfera internacional dice muchísimo de lo que somos, pero, por encima de todo, de lo que queremos ser. La dirección de la política internacional pertenece al Gobierno, no es un tema parlamentario, y, dentro del Gobierno, al presidente en primerísima persona. En ese marco, Sánchez también enseña a los perplejos.

La lectura es que España ha retirado a su embajadora en Argentina porque el presidente de la república ha faltado gravemente a nuestras instituciones y no ha reparado el daño con una disculpa suficiente. La verdad es que Sánchez lo decretó porque Milei se metió con su mujer en un acto de Vox, llamándola corrupta. La retirada de la representación diplomática es una decisión gravísima y excepcional. Si además nosotros la realizamos con respecto a países americanos, es aún más grave y excepcional. Para contextualizar, solo por declaraciones públicas (Suárez retiró nuestra representación en Guatemala en 1980 tras el asalto a nuestra embajada), únicamente dos mandatarios la tomaron: Franco con México en el 75 y Sánchez, ahora, con Argentina.

Javier Milei es un volcán y sus palabras fueron impropias de su cargo dentro y fuera de su país, pero, digámoslo alto y claro, el exabrupto de un presidente extranjero no es suficiente para situarnos a un solo paso de romper relaciones, cuando la obligación de nuestro gobierno es preservar nuestros intereses allí, de los residentes españoles, en primer lugar, y de las inversiones españolas, después. Sánchez juega con armas de todos para cobrarse sus propias cuentas.

La lectura es que reconoceremos ya al Estado Palestino para simbolizar nuestra oposición a la guerra y nuestra opción por la paz. La verdad es que lo explicamos recogiendo el mantra del terrorismo teocrático y abyecto de Hamás (desde el río hasta el mar), que no pretende la coexistencia con Israel, sino su destrucción. Que nuestros socios en la Unión -convencidos de la solución de los dos estados, pero no ya, bajo la demanda terrorista (sería curioso indagar qué papel juega el antisemitismo en la decisión de España, Irlanda y Noruega) – no nos aplaudan y lo haga Hamás debería bastar para que el gobierno fuera prudente.

No se encontrarán reacciones similares a estas dos anteriores con, por ejemplo, la Rusia de Putin, la Corea del Norte de los Kim, la Nicaragua de Ortega, el Irán de los ayatolas, la Venezuela de Chávez y Maduro o el Marruecos de Hassan.

La lectura es que la diplomacia dice quiénes somos y quiénes queremos ser. La verdad es que lo diga Sánchez, un héroe de cómic en busca de villanos (hoy Milei y Netanyahu, mañana quién sabe). Mientras callemos, su política, también la internacional, cabe en un tweet, o como se llame ahora. En cambio, el daño que su política provoca no tendrá bastante con una enciclopedia.

#### Miki&Duarte







# VERSOS Y PROSA

L pasado jueves, Luis Sánchez-Moliní, en una de sus crónicas, celebraba con simpático alborozo, no exento de alguna pincelada irónica, la presentación de un libro del poeta jerezano José Mateos, publicado en Vandalia, de la Fundación José Manuel Lara. Una colección que, dada la exigencia de sus dos directores, Jacobo Cortines e Ignacio F. Garmendia, otorga a sus autores una cierta pátina de definitiva consagración literaria. Entre otros alicientes, el acto contó con la presencia de la plana mayor de la poesía andaluza. Y esto sucedía cuando aún no se habían apagado las luces y los ecos de otro ac-

to poético, días atrás, en el que se había recordado, una vez más, el encuentro del pasado año 27, también en estas tierras, del celebérrimo grupo generacional al que esa fecha precisamente ha dado nombre. Hace pocas semanas, un buen libro sobre Bécquer también empezó a circular por las librerías. Tres señales, coincidentes en muy poco tiempo, que confirman la vitalidad de la poesía andaluza, tanto la actual como la recordada de siglos anteriores. Motivo lógico de satisfacción para poetas y para lectores de versos. Además, cabe deducir que es una prueba de la inclinación de la gente del sur por la lírica, tal como si, en una suerte de reparto topográfico de gustos y sensibilidades, a los andaluces les hubiera tocado como signo distintivo la creación poética. Pero una vez aceptada esta evidente

Quizás, la novela no ha tenido la suerte de convertirse en el género "característicamente" andaluz gún envidioso puede preguntarse por qué, en Andalucía, ese mismo brillo no se proyecta también en el mundo, más prosaico, claro está, del cultivo de la prosa. Entendiendo por prosa, géneros que tienen también su atractivo y necesidad, por ejemplo, la novela. Esta ha contado y cuenta con espléndidos títulos. Pero quizás no ha tenido la suerte de convertirse en el género "característicamente" andaluz y se ha olvidado que en estas tierras meridionales surgió, casi espontáneamente, entre los años sesenta y setenta del pasado siglo un grupo, al que también se podría llamar generacional (aunque ningún ateneo validara su foto) de una decena de magníficos narradores, a los que ni se les recuerda, ni se les recupera, si se les lee. Y aún hay otro tipo de prosa que apenas se cultiva, o estimula: la del ensayo reflexivo, de crítica y pensamiento. Un género más que necesario para enfocar los graves problemas pendientes en Andalucía. Posiblemente, los desconsolados que reclaman más atención por la prosa son unos envidiosos, pero por una vez, entre tanto festín poético, quizás convenga abrirles alguna puerta.

buena suerte en el reinado de los versos, al-

# OPINIÓN

# ANTIFASCISTAS BASTANTE FASCISTAS

**LA TRIBUNA** 

#### FRANCISCO NÚÑEZ ROLDÁN



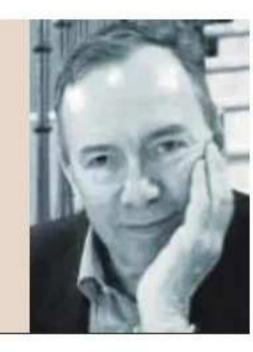

IENTO no recordar a quién le leí una reflexión muy acertada sobre que en realidad hay dos tipos claros de fascistas: los fascistas y los antifascistas. Por supuesto no nos referimos a la ideología, porque casi nadie sabe hoy lo que era o es el estado corporativo o el fascismo mussoliniano, salvo una ínfima minoría que sigue defendiendo esos conceptos pero que de hace mucho acá apenas existe y no se mete con nadie.

Lo que la harka ignara e insidiosa llama hoy fascismo es simple y llanamente la ideología que incluye defender la Constitución, la igualdad de los españoles ante la ley, el derecho a hablar español en toda España, el castigo de los delincuentes políticos, de los criminales terroristas y que sólo se deba entrar en el país por las puertas legales. Quienes apoyan semejantes premisas se tiene ganado el calificativo de fascistas, y contra ellos se puede y debe actuar de todas las maneras, reglamentarias o no, en la calle, en la universidad, en los medios, y por supuesto desde el poder político progresista, negando el pan y la sal a los defensores de dichos epítomes ideológicos. Y claro está que es comprensivo y benéfico no solo intentar por todos los medios que no vuelvan nunca al poder sino jactarse de ello públicamente, como ya hizo en su momento el pequeño gran líder de Galapagar.

Pero resulta que el verdadero comportamiento fascista, hoy una entelequia política tras 1945, goza de excelente salud en esos furibundos antifascistas que se dedican a atacar a sus rivales usando las mismas estrategias, tácticas y técnicas que los fascistas o incluso los nacionalsocialistas usaron contra sus opositores. Para que quede claro, se trata de la vieja argucia del victimismo del agresor. A mayor violencia

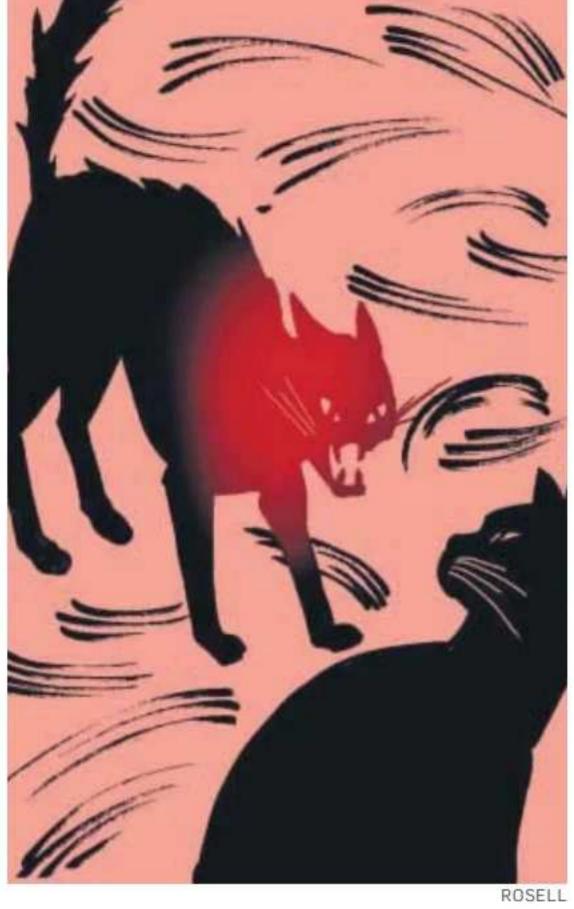

contra el otro se fabrica mayor excusa para justificar dicha violencia. Todos los escraches, boicots, matonismo universitario, ataques verbales e incluso físicos contra el rival están justificados si a este lo hemos calificado previamente nada menos que de fascista. Y la respuesta del rival carece de importancia. Lo hemos englobado por nuestra cuenta como fascista y ello basta. O sea, que las agresiones y violencias que se criticaban o pensaba que hacían los fascistas están más que justificadas si ejercemos todo eso contra alguien a quien hemos bautizado como fascista. Y en cualquier debate o conversación política tampoco es menester argumentar a la contra, rebatir datos, fechas o cifras, como debería ser. Basta atacar sobre todo a la persona en sí, decirle que habla como un fascista para que se produzca el deseado cortocircuito que descalabra todo y deja caer la razón de forma absoluta del lado de quien ha pronunciado el referido mantra político.

Al igual que ya ocurrió en su momento, y a la prensa de entonces me remito, hoy digitalizada y accesible, todo lo que no era republicano comenzó a ser fascista. No había ya republicanos de derechas, socialdemócratas o liberales. Había republicanos del Frente Popular y luego la canalla fascista enfrentada. Así hasta que llegó la guerra, y mucho más se acentuó durante la guerra, claro.

La situación tiene hoy una preocupante similitud. Se agrede a la oposición desde los quejosos y aplastantes medios de comunicación gubernativos, a la vez que se llama "seudomedios" justo a los que no paga obligado el contribuyente sino que se financian a sí mismos pero no pasan por las horcas caudinas de la verdad oficial. En nombre de la defensa de la intimidad familiar herida se arremete sin ambages contra las intimidades y familias de los miembros de la oposición. Y en nombre de ese progresismo repetido hasta la náusea se embiste contra la división de poderes para intentar lo más parecido al monolitismo fascista, o lo que es parecido: volver al antiguo régimen donde también una sola autoridad dominaba al ejecutivo, al legislativo y al judicial. En medio aparecieron libertades llamadas burguesas que mira por dónde son las que han traído más prosperidad a los países donde se han desarrollado. Pero eso sí, hay que revivir la palabra fascista como un sumidero verbal adonde va todo lo que se nos contrapone, todo lo que contradice a nuestra luminosa sociedad buenista que se va suicidando de manera implacable. Autoridad, honor, dignidad, patriotismo, emulación, honradez, esas son palabras sencillamente fascistas. Y por favor, no se le ocurra a usted quejarse de que cada mes entren indocumentados miles de africanos, islámicos en su mayoría y sin cualificación alguna, mientras nuestros licenciados, los que nos han costado el dinero a todos, han de salir a su vez en gran número a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Esta última, otra palabra deleznable, como no podía ser menos, por más que si no hubiese fronteras ni yo estaría escribiendo esto ni usted leyéndolo.

De modo que no se preocupen de que no haya ya camisas pardas o negras, botas enterizas o brazos en alto. Con boina o barretina, atuendo zarrapastroso y pantalones voluntariosamente desgarrados, el fascismo, o el antifascismo, llámenlo como quieran, se practica en España mucho más de lo que sería deseable, y goza de excelente salud.

El debate debería centrarse en cómo crear y desarrollar un sistema educativo

Vivimos una realidad en la que el exceso de información es el problema y el reto, cómo gestionarla abierto y libre que dé lugar a una sociedad plena y orgullosa en la que lo principal sea pensar y crear. Un país acrítico es un país sin alma. Ni se debe educar para obedecer –pensemos en el Antiguo Régimen o en los totalitarismos fascistas y comunistas, donde el poder es incuestionable- ni para convertirse, como ocurrió desde la Revolución Industrial, en meras extensiones de las máquinas. Vivimos una realidad en la que el exceso de información es el problema y, el reto, cómo gestionarla. Más aún, cuando surge a velocidad de vértigo. El sistema educativo debería prepararnos para desenvolvernos en un mundo en continua evolución, lo que requiere nuevos objetivos y herramientas. En esta sociedad líquida en la que las condiciones de actuación cambian antes de que pueda consolidarse ninguna rutina, no podemos dedicar nuestro tiempo a obedecer ni a repetir usos. Es necesario pensar y sobre todo pensar diferente, innovar, para obtener ventajas competitivas. La educación actual debería asumir que es más importante la persona que el futuro profesional y el desarrollo de habilidades que la mera información. Aprender a aprender es más importante que enseñar.

### El lanzador de cuchillos

MARTÍN DOMINGO



@sundaymart

# OS LO DIJE

UEDE parecer una escena irreal, de política ficción, salida de las páginas de una novela de Houellebecq, pero los hechos han sucedido en Italia, concretamente en el atrio del Palazzo Nuovo, sede de la Universidad de Turín, donde el viernes pasado el imán Brahim Baya pronunció un sermón en italiano y en árabe incitando a la guerra santa contra Israel. La noticia ha tenido mucho eco en la prensa transalpina, pero en el relato de la estupefaciente jornada hay un particular que casi nadie ha tenido en cuenta y que no es, en absoluto, secundario. En el vídeo que los universitarios okupas han colgado en Youtube se puede ver a Baya dirigiéndose a un grupo de estudiantes, todos ellos hombres. Y varios metros a su izquierda, tras una cortina -más bien parece una red- están las chicas. Apartadas, en una esquina. Chicas que estudian en la universidad de uno de los países fundadores de lo que hoy es la Unión Europea. Que asaltan el templo -hasta ahora, laico- del saber en un acto de supuesta rebeldía, pero aceptan sumisamente el papel accesorio del mobilia-

Para los apóstoles y tontos útiles del oscurantismo medieval el enemigo es Israel

rio. Las feministas propalestinas -bonito oxímoron-, aquellas que combaten el patriarcado en el malvado Occidente, no han dicho esta boca es mía ni este cura no es mi padre: ellas están luchando contra el techo de cristal, no contra una red transparente que segrega a las mujeres en el corazón de Europa. Lo inquietante es que lo ocurrido en la universidad piamontesa no es nuevo. En abril, en el barrio romano de Centocelle –uno de los más comprometidos en la lucha contra los nazis durante la ocupación alemana-, los fieles musulmanes -todos hombres, por supuestose reunieron en la calle para celebrar el final del Ramadán, mientras que las mujeres eran recluidas en un recinto cercado por telas oscuras para no distraer a sus mohamedes durante la oración con posibles pensamientos impuros. Una estampa del Irán de Jamenei en la Europa de la Agenda 2030. Pero para los apóstoles y tontos útiles del oscurantismo medieval el enemigo es Israel que, con todos sus defectos, es el único país democrático de Oriente Medio. Que estén en peligro nuestra libertad, nuestra cultura y nuestra civilización al progrerío le importa un carajo. Desde el río hasta el mar. Y después, a la conquista de la decadente Europa. Va a ser un paseo militar. Si Oriana Fallaci levantara la cabeza nos dedicaría un sonoro "os lo dije, teste di cazzo" y volvería a meterse bajo tierra.

# Quousque tandem LUIS CHACÓN elmaslargoviaje.wordpress.com

# ¿OBEDECER O DECIDIR?

L futuro de un país se forja en sus aulas. Por eso, la educación ha de abordarse con la misma paciencia que se exige para cultivar un olivar; pasarán años hasta que podamos recolectar los primeros frutos y algunos más hasta que alcance su lozanía. Y al final de su vida, nos regalará una excelente leña, amén de una madera dura, brillante y resistente a plagas para convertirla en lo que deseemos. Lo que España quiera ser dentro de una o varias décadas se está decidiendo en universidades, institutos y colegios.

La sociedad y los valores en que se sustente, así como la economía y la riqueza que genere la España del futuro serán la cosecha de esta plantación y de las que la sigan. Sin embargo, el debate público sobre la educación se centra casi siempre en pedestres debates ideológicos que buscan imponer, desde cada bando y en perpetua discordia, una sociedad pastueña al servicio de sus gobernantes, más que un país de ciudadanos libres, críticos y exigentes con el poder político de turno. Se habla en exceso de qué enseñar, casi de en qué adoctrinar, y muy poco de cómo aprender. Sobre todo, de generar la curiosidad que nos permita seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida.

# CÓRDOBA

# La Feria se despide con el reto de las infraestructuras fijas en El Arenal

- Las dos asociaciones de casetas hacen un balance positivo de los nueve días de fiesta
- El recinto ferial se llena de operarios para el desmontaje de las atracciones y los recintos

#### **Lourdes Chaparro**

La Feria de Nuestra Señora de la Salud echó el cierre en la madrugada del sábado. El recinto ferial de El Arenal vivió ayer una jornada frenética de trabajo con el inicio del desmontaje de las instalaciones tras nueve días de intensa fiesta. Es hora, por tanto de hacer balance de esta cita que, además, pone el broche de oro al Mayo Festivo.

A la espera de conocer el número concreto de asistentes, todo apunta a que será un 25% superior a la del año pasado. Al menos, ese es el porcentaje que ya ofreció el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, tras el primer fin de semana en una comparecencia en la que también aseguró que la de 2024 sería una fiesta de "récord".

Lo de que ha sido un buen año de feria lo defienden desde el propio Ayuntamiento de Córdoba hasta la asociación de Casetas Populares y también la de Casetas

Julián Urbano subraya que Córdoba "está de moda" y sus fiestas son un atractivo turístico

Tradicionales ante el elevado número público que ha asistido, aunque la realidad es que este año se ha registrado un descenso en los recintos instalados en El Arenal, que se han quedado en 83.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, señaló ayer a El Día que su balance de la feria "en un principio es positivo". "Ha venido mucho gente, lo que nos demuestra que Córdoba está de moda para venir a la Feria, al igual que para las Cruces y los Patios", subrayó. No obstante, su balance contrasta con el ofrecido por Aehcor, que ya advirtió el sábado que el Mayo Festivo se ha cerrado con una ocupación del 82%, un porcentaje que han considera "bajo".

En defensa del buen balance de la Feria, Urbano también hizo referencia al hecho de que "apenas ha habido incidencias y las actuaciones por parte de la Policía Local han sido mínimas". En este caso, las intervenciones de los agentes en El Arenal han superado las 250. A su juicio, esta situación responde al hecho del "civismo de la gente que nos visita".



Desmontaje de una estructura.



Unos operarios cargan un parasol.

En la edición de este 2024, el número de casetas instaladas en El Arenal se ha reducido a 83, un mínimo histórico. Los altos costes de producción y gestión fueron sido los culpables de que la hermandad del Prendimiento y la asociación de Criadores de Caballos no hayan tenido espacio este año. Se trata de un problema al que el Ayuntamiento de Córdoba aspira a solucionar desde hace varios años.

Por el momento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya

# Herida una niña

## en un accidente en una atracción La Feria de Nuestra Señora de la Salud echó ayer el cierre tras nueve días de fiesta en El

tras nueve días de fiesta en El Arenal. Ahora toca hacer balance de las incidencias y siniestros en los que ha intervenido la Policía Local, que han superado las 250. Entre los siniestros, una menor resultó herida en una atracción instalada en la calle del Infierno el sábado por la tarde. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, una niña sufrió un golpe en la boca y tuvo que ser traslada al puesto de la Cruz Roja, donde fue atendida. En esta última jornada, además, la Policía detuvo a una persona por atentado a agente de la autoridad e intervenido en dos riñas.

ha anunciado que plantea una infraestructura fija para la Feria y facilite el alzado de cada una de las casetas. Un suelo de hormigón con las conexiones eléctricas y de saneamiento que, según indicó en una entrevista concedida a este periódico, "ahorrarían un coste enorme de montaje a todas las casetas".

Lo de las infraestructuras fijas es una medida que también avala Julián Urbano "para que disminuyan los costes de instalación", según anotó, al tiempo que restó importancia al descenso del número de casetas. A su juicio, "no es relevante" que este año haya habido dos menos, porque "el espacio se ha cubierto por otras". En esta línea, reconoció que en El Arenal ahora "hay más espacio, pero las casetas tienen más espacio".

Al frente de las Casetas Populares se encuentra Alfonso Rosero, quien también ayer se desplazó hasta El Arenal para ayudar en los trabajos de desinstalación. Él también hizo un balance positivo de la Feria porque "la participación del público ha sido bastante masiva algunos días y el tiempo ha acompañado con temperaturas bastante adecuadas para ir al recinto ferial".

Pero claro, Rosero hizo hincapié en la necesidad de "sentarse y ponerse a trabajar para intentar solucionar" el montaje y desmontaje de las casetas debido al elevado coste que tiene. Y es que cifró que los trabajos de instalar un recinto en El Arenal, además de guardar el material durante todo un año, se eleva a los 60.000 euros. "Son unos números inviables para algunas entidades", advirtió. Así, incidió en que la solución "pasa por las estructuras fijas en el recinto ferial". Unos trabajos, continuó, que requerirán una inversión mayor pero "a largo plazo se amortizará".

"Ha sido una feria sin grandes percances y el balance es positivo", aseguró por su parte la presidenta de la asociación de Casetas Tradicionales, Charo Sánchez de Puerta, quien elevó hasta más de 100.000 euros el coste del montaje de un recinto en El Arenal, una cuantía que es "una barbaridad". Por tanto, también defendió la instalación de infraestructuras fijas para evitar este gran desembolso de dinero cada año y ha aplaudido el anuncio hecho por el alcalde, porque "no va a aligerar los costes".

"Hoy en día el modelo de feria no acompaña al modelo social que vivimos en cuanto a la sostenibilidad y la economía circular; esto tiene que avanzar", anotó, al tiempo que reconoció que "montar una caseta es un riesgo importante porque no sabes cómo va a ser la feria".

# CÓRDOBA

# Las bibliotecas municipales ofrecerán visitas teatralizadas

Las actuaciones,
 de una hora de
 duración, darán a
 conocer en clave
 lúdica qué son y qué
 servicios se prestan

#### F. J. Cantador

La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba ofrecerá visitas teatralizadas a grupos de escolares de Educación Infantil, primer ciclo de Primaria y centros especializados de Educación Especial. Las actuaciones tendrán lugar en cualquiera de los centros de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, en horario escolar y su número dependerá de la demanda de los centros escolares. El Ayuntamiento ya busca empresa para que preste este servicio. Para ello ha licitado un contrato que tiene como objeto "la representación teatral con contenidos específicos que muestren en clave lúdica qué es y qué servicios presta la biblioteca".

En la memoria justificativa del contrato se insiste en que una actividad básica en la biblioteca pública es la formación de usuarios, entendida como el conjunto de prácticas dirigidas a dar a conocer la biblioteca, los

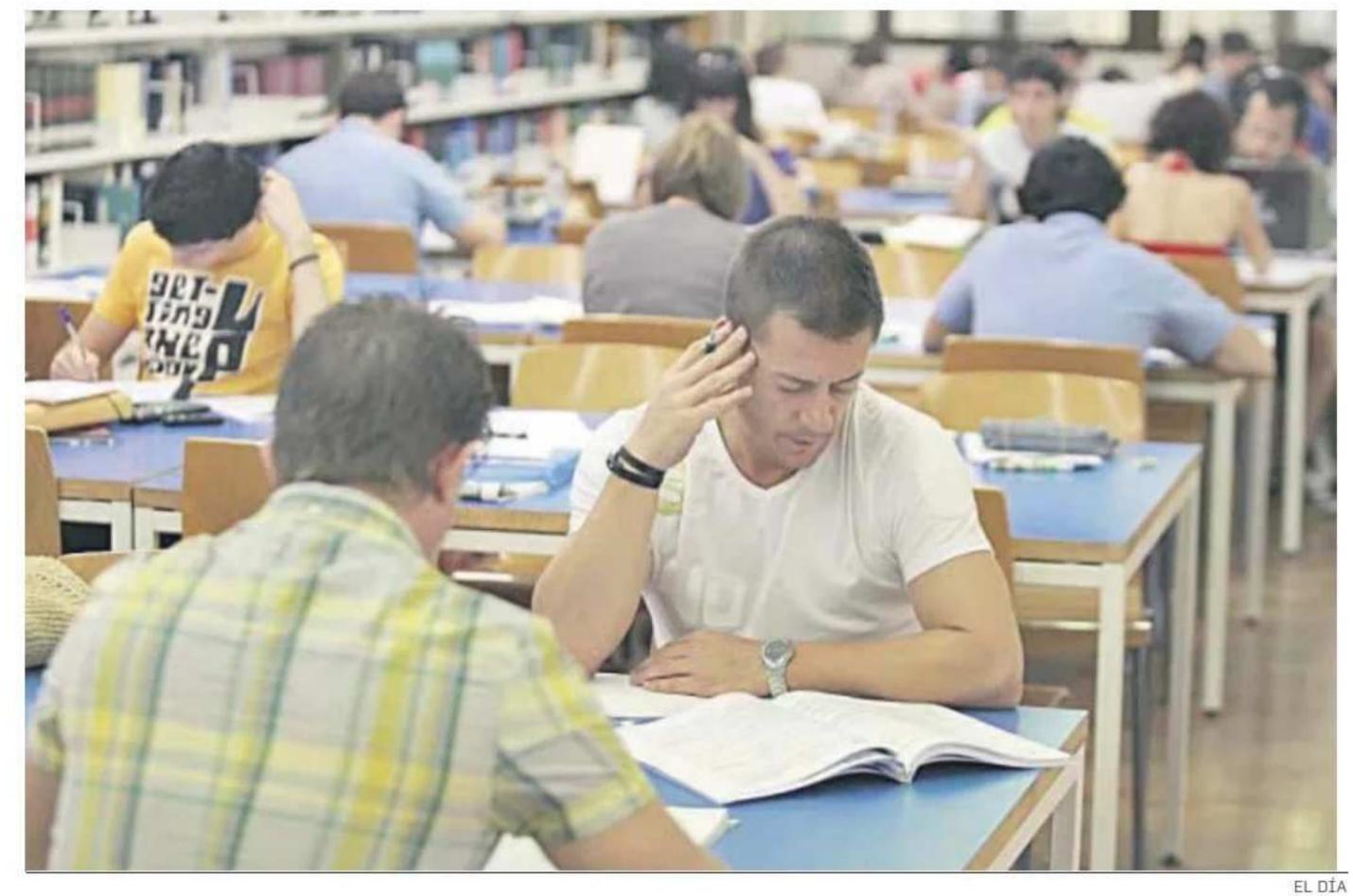

Estudiantes en la Biblioteca Central.

recursos de que dispone y los servicios que presta, así como la forma más eficaz y adecuada de utilizarlos.

Y se añade que "junto a medios más pasivos de llevar a cabo esta actividad", como es la disposición de guías de uso o cartelería informativa, se desarrollan otras prácticas más proactivas "que son, fundamentalmente, las visitas guiadas". "En ellas, grupos es-

colares (u otros colectivos como los procedentes de centros de adultos, asociaciones, etcétera) reciben información teórica y normativa al tiempo que conocen in situ las instalaciones, los fondos, los servicios bibliotecarios y su utilización", se explica.

Asimismo, se insiste en que para el alumnado de menor edad o perteneciente a centros específicos de educación especial la transmisión de estos contenidos no sería eficaz si se hiciera con la misma metodología que se emplea para el público adulto, por lo que es necesario realizarla a través de un formato más atractivo y lúdico, capaz de mantener su atención.

Las representaciones tendrán una duración de una hora y sus contenidos incluirán el concepto general y servicios que prestan las bibliotecas públicas en general y las de la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba en concreto; la organización general de los fondos en la biblioteca objeto de la visita; y los derechos y deberes de las personas usuarias de las bibliotecas y sus normas básicas de comportamiento.

El precio máximo previsto para el servicio por cada anualidad es 16.335 euros. Y el precio máximo del contrato para dos anualidades es 32.670 euros. No obstante, el contrato podrá prorrogarse hasta los cinco años.

La empresa adjudicataria nombrará a una persona de su plantilla como coordinadora del servicio. A dicha persona le corresponderán las funciones de ser la interlocutora con el Departamento de Bibliotecas de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento para el desarrollo del contrato; ejercer la dirección del trabajo y será la responsable directa de la ejecución y coordinación del servicio; e impartir directamente las órdenes e instrucciones al resto de personal de la empresa adjudicataria.

El personal de cada biblioteca de la red se pondrá en contacto con la persona coordinadora de la empresa para fijar la fecha y hora de cada representación, en función de las necesidades y disponibilidades del centro educativo. La empresa estará obligada a efectuar la representación en la fecha propuesta por la biblioteca, salvo que se haya concertado previamente otra representación de este programa para la misma fecha y que la oferta del adjudicatario no incluyera la mejora de dos o más visitas simultáneas.

# Seis opositores concurren a cada plaza de Secundaria convocada en la provincia

Unas 5.300 personas participarán en las pruebas para cubrir 52 especialidades

#### E. D.

Las oposiciones para lograr un puesto como profesor en Secundaria o maestro en Primaria están a la vuelta de la esquina. Se trata de una convocatoria a la que en Córdoba se van a presentar unos 5.300 opositores, de los 52.700 registrados en el conjunto de Andalucía, para optar a una de las 2.826 plazas que se ofertan en total, de las cuales 288 están reservadas a personas con discapacidad.

Ante estos datos, el sindicato CSIF ha realizado un estudio pormenorizado sobre las ratios de opositores por plaza, dividida por cuerpos y especialidades, que se encuentra publicada en la web de CSIF Educación Andalucía. Según este estudio, para profesores de Educación Secundaria hay una media general de seis opositores por plaza, para maestros de 14,5 y donde se encuentra la ratio más alta sería en Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP, llegando a 16.

Por especialidades, la mayor ratio corresponde a Música (Primaria), donde se llega a un porcentaje de 110 opositores por cada plaza, al estar convocadas solo seis puestos para los 663 inscritos. La ratio menor se encuentra en la especialidad de Operaciones de Procesos (Secundaria), con tres aspirantes por plaza.

Para conocer las sedes de los 591 tribunales y sus componentes, designados por sorteo, habrá que esperar todavía a su publicación en BOJA, que se espera que sea para el 31 de julio, aunque los presidentes de los mismos, designados por la administración, ya



Aspirantes a docentes en una pasada convocatoria.

han estado recibiendo instrucciones al respecto.

Ante esta próxima convocatoria, CSIF ha programado una jornada sobre comunicación para los opositores a las plazas de maestros y profesores inscritos en el concurso-oposición, cuyas pruebas comenzarán el próximo mes de junio. Aunque esta convocatoria se publicó en diciembre de 2022, enmarcada dentro del proceso de estabilización ordenado por el Gobierno central, la presentación de los tribunales se ha fijado para el 15 de junio, la primera prueba se realizará el 22 de junio y la prueba oral comenzará dos días después.

"La idea es ofrecer a los opositores directrices y herramientas que les ayuden a prepararse psicológicamente ante las inminentes pruebas, ya que son momentos de muchos nervios en los que pueden surgir muchas dudas o incertidumbres que pueden hacer que lleguen más estresados o fatigados a la realización de las pruebas, por lo que desde CSIF queremos que los opositores puedan estar en plena forma y las afronten con total seguridad", indica el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón.

# CÓRDOBA

# Ampas denuncian que la Junta promueve la educación concertada

 Consideran que Educación aplica en sus centros ratios de alumnado que son "anacrónicas"

#### F. J. Cantador

Las Ampas de los colegios públicos del Casco Histórico de Córdoba denuncian que la Junta de Andalucía promueve la enseñanza concertada en detrimento de la pública. Así se posicionan las asociaciones de padres y madres de alumnos de los colegios La Axerquía, Colón, Caballeros de Santiago, San Lorenzo, Condesa de las Quemadas y López Diéguez. Estas Ampas cuentan con el apoyo de la Plataforma Cordobesa Niñ@s del Sur.

Dichos colectivos insisten en que teniendo en cuenta la baja natalidad que vive la ciudad, "sumada a una evidente despoblación del Casco Histórico, con 15% menos de residentes que hace dos décadas, era lógico esperar que el número de solicitudes para el segundo ciclo de Infantil continuase cayendo en mayor o menor medida en toda la zona". De hecho, sentencian que ni uno solo de los 21 colegios del Distrito Centro ha cubierto el total de vacantes ofertadas, según destacan.

"Esta es una situación que, por lo pronto, debería llevarnos a concluir que la ratio máxima de alumnado (25 alumnos/as por aula en Infantil y en Primaria) es anacrónica y no se adapta a la realidad, por lo que la Administración Educativa debería bajarla sin más dilación y en beneficio de una mejor atención educativa tal y como exige unánimemente la comunidad educativa. Esta bajada de la natalidad nos afecta a todos los centros escolares por igual e incluso en muchos casos la pública de la zona supera en porcentaje de soli-



Entrada del colegio López Diéguez.

citudes sobre vacantes a la concertada", insisten.

Las asociaciones defienden que, en este contexto, no todos juegan con las mismas cartas, ni sufren las mismas consecuencias. Es decir, "mientras las unidades de los colegios públicos son revisadas cada año en función del número de solicitudes, llegando a cerrarse muchas de ellas (90 este año en la provincia de Córdoba y 25 en la capital, incluidos dos colegios como el Alfonso Churruca y el Duque de Rivas), la concertada juega con las cartas marcadas y a la pública nos atan una mano a la espalda", defienden.

Las Ampas aseguran que esto es debido a que los conciertos educativos de estos colegios tienen una duración de seis años para Primaria (cuatro para el resto de etapas), lo que, a su entender,

en la práctica implica que la Administración les blinda el número de unidades durante todo ese tiempo "sin que puedan peligrar lo más mínimo, aunque tengan una solicitudes muy por debajo de la oferta como podemos observar por los datos facilitados por la Consejería".

O lo que es lo mismo, "mientras la escuela pública vive continuamente bajo la espada de Damocles de la supresión de unidades en función del número de solicitudes anual con una ratio imposible de mantener y permitiéndonos ofertar solo un número limitado de vacantes en cuanto se han creado unidades mixtas en Infantil, la concertada goza del privilegio de seis años de concierto sin que la molesten lo más mínimo e ingresando los recursos públicos que le correspondan por cada unidad mantenida, aunque tenga muchas menos matrículas de las concertadas; un negocio redondo", critican.

Las Ampas aseguran que, de hecho, la concertada no solo no pierde líneas ante esta bajada de la natalidad que afecta a todos los colegios, "sino que sigue ganando peso año tras año en el sistema educativo. Desde el curso 2017/2018, el número de clases de la pública ha descendido un 5,2%, mientras que en la concertada había aumentado un 5,4%. Esto no es casual, sino que responde a la apuesta de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Desarrollo Educativo por destinar más recursos económicos a la concertada (mayoritariamente católica) en detrimento de la pública", sostienen.

Las asociaciones insisten en que la respuesta ante estas cuestiones que suele dar la Administración "es la tan cacareada libertad de elección de centro escolar de las familias", que, a su entender, no es tal desde el momento en que se limita el número de vacantes como ha ocurrido ya este año y los anteriores en centros públicos de nuestra zona.

"Por poner un ejemplo, el año pasado el colegio Colón tuvo más solicitudes que plazas podía ofertar al haber perdido la segunda línea en Infantil de 3 años. De ellas, ninguna fue reubicada en un colegio público, sino que fueron a parar a la concertada, porque una vez perdida la unidad a la pública nos resulta casi imposible recuperarla. Además, siendo tan pocas las vacantes ofertadas en algunos colegios públicos ya con unidades mixtas, esto actúa desincentivando a las familias a solicitar esos centros", defienden.

Para añadir que, "es evidente que la mayoría de colegios concertados se concentran en la zona Centro y la pública de aquí notamos las consecuencias de forma muy clara, pero no es menos cierto que esto afecta a todos los barrios de la ciudad".

Las Ampas insisten en que "siendo conscientes de que nuestros colegios públicos y de barrio no solo ofrecen una educación de calidad y una tremenda atención a la diversidad con los pocos recursos que invierte la Administración, sino que también construyen comunidad, dan vida al propio barrio en el que se ubican, generan riqueza en el comercio cercano y son espacios de encuentro para el vecindario; se hace más que necesaria una defensa de la Educación Pública de nuestra ciudad y la exigencia a la Consejería de Desarrollo Educativo de que, al menos, nos trate igual que a la concertada".

Estos colectivos se muestran convencidos de que, de lo contrario, "viendo el deterioro constante que sufre el Casco Histórico a nivel de servicios, las escasas zonas verdes, la densidad de tráfico, la turistificación y la subida del precio de la vivienda, cuando acaben cerrando la última escuela pública del centro, habremos llegado a un punto de no retorno en el que el corazón de la ciudad con más patrimonios de la humanidad del mundo haya dejado de latir para siempre convirtiéndose en un parque temático sin futuro y sin vida".

# El PSOE reclama que el Debate del Estado de la Ciudad se celebre antes del verano

E. D.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de la capital, José María Bellido, que ponga fecha y celebre el Debate sobre el Estado de la Ciudad antes del verano. Según Hurtado, el último debate sobre el estado de la ciudad se celebró el día

20 de abril del pasado año, por lo que ya ha transcurrido más de un año y debiese haberse celebrado.

El edil socialista indicó ayer que, conforme a lo establecido en el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, en su artículo 76 se regula el Debate sobre el Estado de la Ciudad y se establece que se celebrará una sesión al año. En el citado ar-

tículo dice también que "no obstante dicha sesión podrá no celebrase si así se acuerda en junta de portavoces", lo que, según Hurtado, no se ha propuesto por parte del gobierno, ni de ningún grupo municipal, por lo que debiese celebrarse.

Según Hurtado, en ese mismo artículo también se establece que "el debate sobre esta cuestión co-

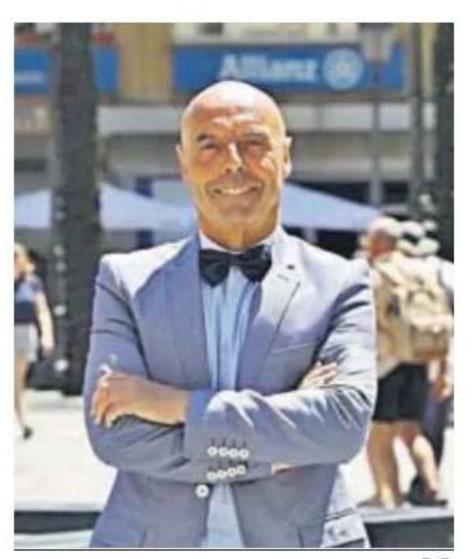

Antonio Hurtado.

menzará con una exposición por parte del alcalde o alcaldesa. A continuación cada grupo político expondrá su punto de vista, por orden inverso al número de votos, con el número de intervenciones y el tiempo fijado en junta de portavoces, y cerrará siempre el debate el regidor".

Es por ello que el portavoz del PSOE en Capitulares ha anunciado que propondrá en la próxima junta de portavoces que el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024 se celebre antes del verano o, como muy tarde, en el mes de septiembre.

# CÓRDOBA

# Comercio saca a concurso 13 puntos para la venta de higos chumbos

 El Ayuntamiento procura que la tradición no desaparezca después de que, desde hace un par de años, no haya interesados

#### **Lourdes Chaparro**

El higo chumbo es una fruta de temporada veraniega que alcanza entre los meses de julio y octubre su mejor periodo para el consumo. Por eso, antes de que llegue esta nueva estación el Ayuntamiento de Córdoba abre cada año el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de autorizaciones de venta. Se trata de una tradición antigua pero que cada vez tiene menos seguidores en la ciudad, ya que en los últimos años los puestos se han quedado vacíos y no se han podido comprar higos chumbos en la calle.

Una de las particularidades de este fruto es su bajo índice calórico. Además, es muy rico en propiedades nutricionales y tiene algunas propiedades muy beneficiosas. Su sabor es dulce, con unos toques que recuerdan a los de la pera y el melón.

Esta fruta viene de los nopales, también llamados higueras de las Indias o chumberas, que tienen su origen en México, pero cuando América fue descubierta por los españoles no tardaron en llevarlos también a Andalucía.

La convocatoria de la Delegación de Comercio del Consistorio de Córdoba para optar a algunos de los 13 puestos que se

Entrada libre hasta completar aforo, salvo indicación.



Un puesto de higos chumbos.

van a ofertar se ha publicado este jueves 23 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia (BOP), fecha desde la que se abre el plazo de solicitud que se prolongará durante los próximos 20 días.

Al igual que el año pasado, en 2024 se han puesto a disposición de los vendedores un total de 13 autorizaciones distribuidas por diferentes puntos de la ciudad y en puntos de especial tránsito de peatones. Los puntos donde se puede pueden instalar los pues-

tos son: avenida de Granada, glorieta Cisneros, calles Isla Formentera y Vía Augusta (Mercadillo de Noreña), avenida Rabanales (junto a Frutería Carrillo), Virgen Milagrosa, Medina Azahara (zona peatonal junto a la para de taxi), plaza del Mediodía, salida del Mercadillo de El Arenal (junto al puesto de perritos calientes), Jesús Rescatado, Almogávares, avenida Jesús Rescatado (junto antigua Modesta), y glorieta Amadora (junto a Mercadona).

Las autorizaciones, si es que se conceden en este ocasión, servirán para que los puestos de los higos chumbos permanezcan abiertos del 16 de julio al 15 de septiembre próximos.

No obstante, el Ayuntamiento de Córdoba ha ampliado el plazo de estas concesiones para los años 2025, 2026 y 2027; en este caso, los puestos podrán abrir también desde el 16 de julio hasta el de septiembre.

Para poder optar a uno de estos puestos de venta de higos chumbos, el solicitante ha de cumplir

Jesús Rescatado, la glorieta Amadora o El Arenal son algunas de las localizaciones

una serie de requisitos, tales como un seguro de responsabilidad civil vigente por un importe mínimo de 150.000 euros y un certificado acreditativo de formación como manipulador de alimentos.

Además, hay que presentar el certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, el certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria, el documento acreditativo de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y de estar al corriente en las cuotas.



# PUBLICIDAD



# SOLUCIONARLO DE MANERA PERMANENTE ES FÁCIL

Consolidamos el terreno con inyecciones de resinas, bajo el control constante de la tomografía de resistividad 4D

## Certificaciones

- EN 12715 Ejecución de Trabajos Geotécnicos Especiales - Inyecciones
- EN ISO 17020 Calificación Técnica del Procedimiento
- ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad

### Garantias

- Garantía contractual de 10 años en todas nuestras intervenciones
- Posibilidad de Garantía de Seguro Decenal
- Resina Maxima®: Garantía de 10 años

## **Ventajas**

- Intervención rápida y eficaz
- Sin excavaciones ni demoliciones

Infórmate

- IVA reducido
- Resinas eco compatibles





# CÓRDOBA



Rafael Álvarez, en un momento de la obra en el Gran Teatro.

# Rafael Álvarez 'El Monstruo'

#### Crítica de teatro

#### **EL VIAJE DEL MONSTRUO FIERO** \*\*\*\*

Intérprete: Rafael Álvarez 'El Brujo'. Dirección: Rafael Álvarez 'El Brujo'. Música: Javier Alejano. Escenografía: PEB. Fecha: Sábado, 25 de mayo. Lugar: Gran Teatro. Lleno.

#### Máximo Ortega Capitán

El Gran Teatro de Córdoba logró cubrir todas sus localidades y prorrogar la llegada a la Feria en su último gran día a buena parte del público que acudió al viaje del Rafael Álvarez transformado en Monstruo fiero.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico apadrina este montaje muy conscientes de saber que obras de Lope, Quevedo, Góngora, Cervantes y hasta Shakespeare van a ser pretexto para que El Brujo camine por la senda inabarcable de su experiencia en un ritual con seña personal, donde la liturgia de la palabra es transmitida según los fieles que asisten. Don Rafael oficia a su modo. Mientras, nos dejamos llevar entre anécdotas, chascarrillos y comentarios actuales hasta el límite de perderse él mismo y preguntarnos de vez en cuando si le seguimos.

Da igual por donde vayan sus disertaciones si la meta es entrar en comunión con el público, transmitir el mensaje y responder a él. A la pregunta de si la función ha sido la misma que la anterior sólo puede responder el maestro Javier Alejano que, tras décadas acompañando al Brujo, espera paciente el momento preciso para aportar el toque musical preciso que apostilla la palabra. Terminado el rito, cada parroquiano levantó su corazón para ovacionar a tan Fiero Oficiante en agradecimiento por el buen

rez, así se reconoce. El Bululú era la formación teatral mínima (pues solo era una persona) que existía en tiempos donde el teatro llegaba a cualquier lugar remoto de nuestra geografía y el actor interpretaba lo que buenamente sabia a cambio de unas monedas (si había suerte), un cuenco de caldo o un chusco de pan.

Gracias Don Rafael por conservar esa tradición, en espíritu. Le deseamos larga vida y que siga comiendo de ello.

# rato pasado. "Soy un Bululú". Rafael Álva-

## Un equipo cordobés gana la competición sobre inteligencia artificial de Atmira

## E.D.

Reboots, la iniciativa de Atmira basada en IA generativa, tiene ya los tres ganadores tras celebrar la final de su primera edición en su HUB Madrid. El primer premio ha sido para el proyecto Talk to All desarrollado por tres estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de Córdoba. Son Alba Palomino, Jesús Escribano y Rafael Emilio Pérez, miembros todos ellos del Aula de Software Libre.

Los tres estudiantes cordobeses han desarrollado una aplicación web usando inteligencia artificial que permite traducir el lenguaje de signos a texto y también traducir el texto a voz. El desarrollo de los tres equipos puede jugar un papel clave en la comunicación de personas con discapacidad auditiva.



MIÉRCOLES 29 DE MAYO · 19.00 HORAS

# "UNIVERSIDAD Y TERRITORIO: **UNA ALIANZA IMPRESCINDIBLE**"

con

D. Eulalio Fernández, gerente de la Universidad de Córdoba presentado por D. Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco

> Salón Komenco, C. Pío Baroja, 3, Pozoblanco, Córdoba

Asistencia exclusiva por invitación

Patrocina:



UNIVERSIDAD D CÓRDOBA





















Jaén hoy

# CÓRDOBA

## **EDUCACIÓN SUPERIOR**

 Los tutores de movilidad internacional de la UCO ofrecen las nociones básicas de funcionamiento al alumnado extranjero
 La institución académica oferta 60 becas para el curso 2024-2025

# Los 'buddies' de la Universidad

#### **Lourdes Chaparro**

Poder disfrutar de beca Erasmus en una universidad extranjera es el sueño de muchos estudiantes. A pesar de conocer el idioma del país en el que se puede encontrar esa institución académica, la realidad es que muchos de ellos necesitan apoyo antes de llegar a la misma y conocer, al menos, las cuestiones básicas de funcionamiento, pero tanto del propio centro como de la propia ciudad.

Para facilitar estos primeros compases al alumnado foráneo, la Universidad de Córdoba (UCO) cuenta con la figura de los denominados buddies, que son tutores de movilidad internacional, y que se encargan de prestar apoyo y orientación a los estudiantes de intercambio que cada año llegan a la ciudad.

Para ello, cada curso académico convoca unas becas con cargo al Programa Propio de Fomento de la Internacionalización. La del próximo curso ya está abierta y oferta hasta 60 plazas en los diferentes centros de la UCO; en este caso, es la Facultad de Filosofía y Letras la que mayor número de becas dispone para estos tutores, con un total de 16. El presupuesto consignado para este programa e ayudas es de 30.000 euros.

Para conocer con exactitud qué trabajo llevan a cabo estos buddies, *El Día* ha hablado con dos de ellos: José Luis Corral y Giuditta Capaldi; ambos han sido tutores de movilidad internacional, una experiencia que, según han detallado, repetirían y también recomendarían al alumnado de la UCO.

Titulado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Córdoba, José Luis Corral se enteró de esta convocatoria de becas "por casualidad y través de una prima". Él mismo disfrutó de una beca Erasmus hace dos años en Grecia y bien sabe las necesidades a las que se enfrenta cualquier alumno universitario en esta situación. "Era una oportunidad para conocer gente; además, yo era muy introvertido", ha reconocido.

Es por ello, que tras su paso por la Universidad de Grecia decidió echar la solicitud para convertirse en tutor de movilidad en Córdoba. "Es como una oposición porque hay un proceso de selección con el nivel de idiomas y la nota media de la carrera", ha detallado. En su caso, sacó la plaza sin problema algu-



Guiditta Capaldi, en el Hospital Clínico Veterinario de Rabanales.





José Luis Corral, en Santorini, durante su beca Erasmus en Grecia.

no; es más, quedó en primer lugar porque, según ha expuesto, "tenía el B2 de inglés".

El primer contacto como tutor de movilidad que tiene con el alumnado extranjero es mediante el correo electrónico, con el que se presenta y en el que les ofrece su ayuda durante su estancia en Córdoba. "Ellos te escriben y te preguntan dónde está la Universidad, las convalidaciones de las asignaturas, les proporcionas ayudas sobre la guía docente y alojamiento",

ha descrito. En definitiva, "les pones en situación", ha subrayado.

Pero esta primera ayuda va a más porque también se les da a conocer "las nociones básicas de Córdoba, como por ejemplo, dónde está el Mercadona", ha destacado. Se trata, ha continuado, "de darles soporte y apoyo a lo que soliciten".

### **'WELCOMING PACKAGE'**

Giuditta Capaldi es otra de las alumnas que ha disfrutado de esta misma beca en la Universidad de Córdoba, donde estudia quinto curso del grado de Veterinaria. "Mi experiencia ha sido fantástica también gracias al echo que tengo muy buena relación con las otras dos tutoras: Marta Morales y Fabiola Almendral. Ambas ya realizaron programas de Movilidad y Marta fue tutora de movilidad el curso pasado, con lo cual su experiencia fue fundamental para mi arranque en este nuevo papel", ha relatado.

Italiana de nacimiento, al terminar el Bachillerato en su país de origen, Capaldi se mudó a Londres "para empezar a trabajar y aclararme las ideas sobre lo que quería estudiar". Allí, conoció a su pareja, de Jerez de la Frontera, y con él se mudó a España en 2018. Un año después, en el 2019 se presentó a la Selectividad y consiguió entrar en el grado de Veterinaria de la Universidad de córdoba.

Es por ello, que decidió solicitar una beca, pero también "con el objetivo de ampliar mi participación e involucramiento en las actividades relacionadas con la movilidad estudiantil". La futura veterinaria ha expuesto que el programa de becas para tutores de movilidad tiene una duración cuatrimestral o anual, según las posibilidades del interesado.

La duración de las becas es cuatrimestral o anual, según las posibilidades del interesado

Entre las tareas que les corresponden son la "redacción/actualización del welcoming package y de los cuadros de equivalencia, una bienvenida telemática para los estudiantes de movilidad de nuevo ingreso (indicaciones sobre: día y horario de inicio curso, día y horario de la reunión de bienvenida, guía de la ciudad y de transportes, trámites a realizar antes y después de la llegada), además de la creación de un grupo Whatsapp para las consultas de los estudiantes outgoing e incoming", ha especificado.

Pero aún hay más, porque estos alumnos buddies de la Universidad de Córdoba también tienen que atender a las consultas que les realicen y ofrecerles orientación sobre los trámites administrativos de forma telemática y presencial dos días a la semana en la secretaría del centro, además de la organización de actividades culturales.

"Creo que en mi experiencia me hay ayudado poder hablar tres idiomas, haber tenido que realizar tramites administrativos para la homologación de mi título de Bachillerato, formar parte de la Comisión de Relaciones Institucionales, Internacionales y de Plurilingüismo y tener a grandes profesionales que nos guíen", ha concluido.

# CÓRDOBA

# ISABEL SAN SEBASTIÁN. ESCRITORA

#### Ángela Alba

La escritora Isabel San Sebastián recupera la figura de la reina Urraca en su nueva novela, La Temeraria, una aventura llena de intrigas, traiciones, amores, coraje y lealtad en la que devuelve "la piel y el corazón" a esta monarca que ha sido silenciada por los historiadores. La obra—que ha presentado en Córdoba recientemente— se enmarca dentro de la serie que la autora está dedicando a la Reconquista y narra la vida de Urraca desde los ojos de su doncella, Muniadona.

#### -En esta nueva novela se centra en Urraca, la reina de León. ¿Qué importancia tiene esta monarca en la historia de España?

-Pues, para empezar, fue la primera reina que hubo en España y en Europa, la primera mujer reina. Eso ya es una importancia grande desde mi punto de vista. Fue una pionera en lo que después sería relativamente común. Fue la predecesora y precursora de la gran reina Isabel, la Católica. Por lo demás, no hizo nada trascendente a largo plazo en la historia de España. Su papel fue el de defender su trono de las aspiraciones de su marido y conservarlo y ejercerlo durante 20 años siendo mujer. Lo cual fue algo muy difícil, que le costó muchísimo trabajo. Y luego contribuyó decisivamente, aunque la historia no ha dejado mucha constancia de eso, a la construcción de la Catedral de Santiago con donaciones y con apoyo al obispo Gelmírez, que fue el gran artífice de ese trabajo. Pero, por ejemplo, si no hubiera sido por el dinero que le dio Urraca y por los bienes que le dio Urraca, no tendríamos ese maravilloso Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. A eso ha ayudado mucho Urraca.

#### –¿Qué ha llegado hasta nosotros de ella? ¿Cómo era Urraca?

-Era una mujer fuerte, resiliente, cruel también. Era una mujer tiránica, como lo eran los reyes de la época. Era una mujer alto medieval, pero al mismo tiempo muy moderna. Por ejemplo, ella dictó algún fuero en el que se especificaba que los derechos y prerrogativas concedidos lo eran a hombres y mujeres por igual. Eso nunca se había hecho, nunca se había especificado antes de ella. Ella tenía conciencia de su condición de mujer. Era una mujer adelantada a su tiempo en muchas cosas. Por ejemplo, ella fue una mujer maltratada que denunció ese maltrato. Lo hizo en una carta, lo reconoció públicamente, cosa que no se hacía porque era algo muy humillante. Y esgrimió ese maltrato como una de las razones para anular su matrimonio con Alfonso. Nadie lo hacía, el maltrato era una cosa muy común, pero nadie lo denunciaba, pues ella lo hizo. Tuvo rasgos de modernidad muy importantes, muy destacados.

-Era una adelantada a su tiempo, ¿podría haber vivido en nuestra sociedad?  La periodista publica 'La Temeraria', una novela sobre la reina Urraca, a la que devuelve "la piel y el corazón"

# "Córdoba volverá a estar en el centro de mi próxima novela"



Isabel San Sebastián, durante la entrevista con 'El Día'.

-No, era una mujer medieval. Ella tenía un concepto de la condición de reina absolutamente totalitaria, absolutamente medieval. Vivía en una sociedad estamental, de estamentos cerrados: el pueblo estaba abajo, luego la nobleza y luego ella era reina. No era una mujer democrática. Podría haber vivido, pero le había sorprendido mucho de este tiempo nuestro. Era una mujer medieval, pero tenía algunos aspectos de este tiempo. Por otra parte, tampoco es muy diferente esa sociedad o ese mundo al nuestro. Lo es en el sentido de que ahora hay democracia y libertad y entonces no la había. En la novela se presenta a esta reina con sus luces y también con sus sombras. Y sus sombras son sobre todo la utilización que hace de la dama que nos cuenta su vida, Muniadona, poco menos que como una sierva, la utiliza a su antojo. La ayuda cuando le conviene, le impide moverse... Ella tiene una relación con esta mujer de autoridad absoluta. Es una reina autoritaria, como eran los reyes medievales.

#### -¿Qué visión da la doncella de la reina?

-Da una visión humana. La doncella Muniadona son mis ojos; lo especifico en la nota de autora. He querido presentar a esta reina con ojos de comprensión, con ojos de indulgencia, con ojos de cariño incluso, sin por ello ocultar sus defectos, que los tenía y muchos, y sus rasgos de personalidad tiránicos, arbitrarios y crueles en muchos casos. Esa es la visión que da Muniadona, que es mi visión, es mi percepción. Por otro lado, he querido devolverle a Urraca la piel y el corazón. Porque de Urraca lo poco que sabemos se refiere a su faceta como reina, como gobernanta, pero se dice que tuvo amantes, por lo cual sufrió una descalificación brutal en su tiempo. Sin embargo, se da por hecho que tuvo amantes por razones políticas. No se le concede la posibilidad de que realmente amara a esos hombres, y yo se la doy. O de que realmente necesitara el contacto con esos hombres, considerando que la habían casado con un rey homosexual, a quien no le gustaban nada las mujeres. Y yo le devuelvo esa piel de mujer, esos sentimientos, ese corazón, esa lucha interior cuando tiene que enfrentarse con su hijo por el poder, por el trono; esa lucha interior entre la madre y la reina. Todo eso es lo que he querido también ver a través de los ojos de Muniadona, del personaje que nos cuenta en primera persona a Urraca.

# -Antes me ha hablado de Isabel la Católica. Sabemos mucho de ella, pero muy poco de Urraca. ¿Por qué es tan desconocida esta reina?

-Pues es una magnífica pregunta. No lo sé. En León sí es verdad que la conocen, pero fuera prácticamente no se sabe quién fue. No lo sé, porque la historiografía fue muy cruel con ella. Sus contemporáneos hablaron muy mal de ella y los historiadores que vinieron después la fueron relegando ahí al desván de la historia y no le dieron crédito. Hablaron mucho de su marido, de Alfonso el Batallador, de su hijo, Alfonso VII, y de su padre, pero ella se quedó como empotrada entre un gran padre y un

gran hijo. Silenciada. Pero es que tanto su padre como su hijo se encontraron con una situación, con un reino, mucho más fácil de gobernar. A ella le tocó bailar con el más feo, en muchos sentidos, y nunca mejor dicho. Y entonces sufrió esta especie de damnatio memoriae de la historia. La relegaron a un desván, ahí empotrada entre su padre y su hijo, y prácticamente olvidada. Por eso yo tenía ganas de sacarla a la luz, de devolverle ese protagonismo que la historia le robó, la historiografía.

#### -Es decir, fuera de los reinos cristianos, ¿qué está sucediendo?

-Es un contexto muy difícil. Su padre heredó una situación en la que los reinos cristianos eran muy fuertes, y en cambio Al-Ándalus estaba dividido en taifas surgidas del desmoronamiento del califato, que le pagaban parias a él para no ser invadidas. Sin embargo, esta reina se encuentra con un Al-Ándalus dominado por los almorávides, que están en plena expansión. Tiene que defender las fronteras de su reino y no solo de los almorávides, también de las pretensiones de su marido, de Alfonso. Encadena algunas cosechas muy malas y tiene que hacer frente también al hambre de su pueblo. Se encuentra en una situación terrible, tanto en la lucha secular que se viene produciendo desde Covadonga contra los musulmanes, en la lucha contra Aragón... Tiene una situación muy difícil que lidiar. Encima se enfrenta a muchas traiciones de su propio marido, de su hijo, de su medio hermana, Teresa, que quiere convertir el condado portugués en un reino independiente, y con muchas traiciones personales. Tiene una vida novelesca en el sentido trágico de la palabra.

#### -Esta es una novela que se enmarca dentro de su serie sobre la Reconquista. Le queda pendiente Córdoba, que además fue un lugar muy importante en la España musulmana.

 De Córdoba hablé mucho en mi primera novela, La Visigoda, cuando cuento la peripecia de una doncella que es entregada como parte del tributo de las cien doncellas al harem de Abderramán, aquí en Córdoba. Hablo mucho de Córdoba en Las Campanas de Santiago, que se sitúa en la época de Almanzor y cuento cómo en una de las aceifas Almanzor roba las campanas de Santiago el Apóstol y las trae a hombros de cautivos cristianos hasta Córdoba, y cuento la vida de ese pobre cautivo que carga con una de las campanas aquí en Córdoba. Describo el esplendor de la Córdoba de Almanzor, una ciudad con más de medio millón de habitantes, deslumbrante en toda Europa, etc. Y en mi próxima novela volveré a hablar de Córdoba porque esas campanas tendrán que volver a Santiago y Fernando el Santo tendrá que reconquistar Córdoba. Así que Córdoba volverá a estar en el centro. Va a ser la protagonista de esa próxima novela, por supuesto.



# PROVINCIA

# Córdoba, entre las provincias que corren un riesgo muy alto de desertificación

• El 'Informe de la desigualdad' de Alternativas estima que todas las comarcas andaluzas "van a empeorar sus potencialidades y oportunidades" por la aridez creciente del territorio

#### Fabiola Mouzo

Córdoba, que tiene un clima semiárido, está en riesgo de desertificación. El incremento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones están extendiendo los climas áridos en España, habiendo duplicado su extensión en los últimos 70 años, con un ritmo medio de avance de más de 1.500 kilómetros cuadrados al año, según los datos recogidos por la Agencia Española de Meteorología (Aemet) en el año 2022 y recogidos por el sexto Informe de la desigualdad elaborado por la Fundación Alternativas.

El resultado es que muchos territorios se vuelven áridos y más secos, con reducción relativa de oportunidades de desarrollo, aumentando las desigualdades para las personas que residen en los mismos. En España existe una gran superficie en riesgo de desertificación y según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, más de dos terceras partes del territorio es-

Sevilla, Granada, Huelva, Cádiz, Jaén y Melilla se encuentran en igual situación que Córdoba

pañol pertenecen a las categorías de áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, zonas susceptibles de sufrir desertificación, entornos que ya están de por sí debilitados por una aridez.

Córdoba es semiárida, según la propia definición del Miteco, y tiene zonas en muy alto riesgo de desertificación. Esas zonas, según reza el informe, "previsiblemente se incrementarán al no permitir el calentamiento global la adaptación de los ecosistemas naturales a las nuevas condiciones climáticas".

El informe estima que España sufre un riesgo de desertificación considerado alto o muy alto en el 7% de su superficie, y significativo (muy alto, alto o medio) en el 18% de la misma. Van a empeorar significativamente sus potencialidades y oportunidades por desertificación territorial, incrementando su vulnerabilidad la ciudad autónoma de Melilla y las provincias de Granada, Almería, Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Huelva, Jaén, Cádiz y Málaga por su relación y dinámica de evaporación



Un caballo, en un paisaje seco de la campiña cordobesa.





Una mano muestra tierra seca.

del agua. En concreto, son todas las provincias andaluzas, Ciudad Real, Melilla y Badajoz.

Más específicamente, es posible clasificar las provincias por grado y dinámica de desertificación, atendiendo a la evolución de su pluviometría, de las lluvias. En este caso, Córdoba comparte con Sevilla, Granada, Melilla, Huelva, Jaén, Cádiz y Málaga una tendencia a la desertificación muy alta.

Según el informe, el calentamiento global incrementa la aridez y el riesgo de incendios, incidiendo sobre un previsible incremento de la desertificación en una gran parte del territorio español y reduciendo las oportunidades de la población allí residente, fundamentalmente para las pequeñas explotaciones agrícolas de los municipios más despoblados.

El sector agrícola, ante un calentamiento medio de 3 grados, y sin medidas de adaptación, podría registrar una caída del rendimiento de los cultivos en más de un 10%. Las desventajas se generarían para las pequeñas explotaciones de secano (aquella en la que el ser humano no contribuye al regadío, solo la lluvia) y para las pequeñas y medianas ciudades situadas en Alicante, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Murcia, Palencia, Soria, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

De hecho, entre las tierras actualmente cultivadas, son los cultivos leñosos (olivo, frutales y vid) los que presentan una mayor problemática de erosión hídrica laminar (arrastre de particulares superficiales por exceso de lluvia) y en regueros (cuando comienza a formar canales en la tierra).

Existe un Programa de Acción Nacional para luchar contra la desertificación, que incluye la repoblación forestal de tierras degradadas, que se estima en cinco millones de hectáreas. La Fundación Alternativas propone además que las medidas se centren, también en la pérdida de viabilidad de pequeñas explotaciones agrícolas o actividades turístico-rurales, o a personas en riesgo de pobreza residentes en áreas de riesgo por inundación, temporales marítimos, incendios u olas de calor urbanas. Además, afirman que es recomendable centrarse en la gestión del riesgo de desastres en vez de en la gestión de los propios desastres actuando preventivamente para disminuir los riesgos y evitando la aparición de nuevos.

# PROVINCIA

#### **LOS PEDROCHES**

# El Gobierno insiste en que controlar el agua de La Colada implica a la Diputación

 Explica que si se quiere vigilar la calidad del suministro del Guadarramilla es necesario firmar un convenio de financiación

#### E.P.

El Gobierno de España ha afirmado que controlar la calidad del agua que, a través del arroyo Guadarramilla, llega al embalse de La Colada, en el Norte de la provincia de Córdoba, requiere de actuaciones, a ejecutar por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), tras la firma previa de "un convenio de financiación" con la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y con la Diputación de Córdoba, pero "hasta la fecha ninguno de ellos ha mostrado voluntad de suscribir" dicho convenio para ejecutar las obras precisas.

Así lo recoge la respuesta escrita que da el Ejecutivo central a las preguntas que, también por escrito, le planteó el pasado abril el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quien quiso saber los motivos por los que no se ha ejecutado el "proyecto de construcción de una estación de bombeo que impidiera la desembocadura directa de las aguas del Guadarramilla en el embalse".

Ante esto, el Gobierno explica que "la ejecución de una estación de bombeo requiere la previa suscripción de un convenio de financiación con los usuarios de la infraestructura, gestionada por la sociedad mercantil estatal Acuaes, para la recuperación de la inversión". En la actualidad, existen dos usuarios: la Diputación, en representación de los usuarios finales pertenecientes a los municipios del Valle de Los Pedroches y zona Norte de Córdoba y la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en representación de los usuarios finales pertenecientes al Sistema de Abastecimiento de Almadén (Ciudad Real)".

Sin embargo, según asegura el Gobierno central en su respuesta, "hasta la fecha ninguno de ellos ha mostrado su voluntad de suscribir el mencionado convenio de financiación para las obras" de la mencionada estación de bombeo, siendo esa la "razón por la cual no ha podido ser ejecutada por Acuaes".

En cuanto a las medidas para garantizar el suministro de agua potable y de calidad a los 80.000 habitantes del Norte, el Ejecutivo precisa que "el problema no es la disponibilidad de agua, sino la calidad de esta" y, en este sentido, recuerda que en "2022 y debido al grave descenso de reservas de agua en la presa de Sierra Boyera, se consideró que la situación requería de una actuación de emergencia", que ya se hizo.

#### MONTORO



Foto de familia de la presentación de los actos.

# Cuenta atrás para la coronación de la Virgen del Carmen

El Nazareno participará en la agenda especial de actividades programada hasta el 27 de septiembre

#### **Tomás Coronado**

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Montoro ha sido escenario de la presentación oficial del calendario de actos que culminará con la coronación canónica y pontificia de Nuestra Señora del Carmen, hecho programado para el 27 de septiembre de 2025. El acto, que contó con la presencia de autoridades civiles, religiosas, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Montoro, miembros de asociaciones y bandas locales y hermanos de la cofradía, marca el inicio de una serie de actividades que se desarrollarán desde este año 2024.

Este calendario de actividades, dividido en cinco bloques, "consta de un amplio programa de eventos destinados a la formación espiritual, la cultura, la educación y la evangelización pública, según ha destacado la propia Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Montoro", relatan desde la hermandad.

Así, la formación espiritual y en catequesis incluye diez ponencias de preparación, una mesa redonda temática y una semana misional con la congregación de las misioneras eucarísticas de Nazaret; las actividades culturales, la presentaciones del logotipo, cartel oficial e himno de la coronación, así como una exposición fotográfica y varios conciertos y publicaciones; y las actividades educativas, concursos de dibujo y relatos infantiles y una ofrenda floral infantil en los centros educativos de Montoro.

Otra de las actividades es la llamada traslados de evangelización, que, como su propio nombre indica, incluye procesiones y traslados solemnes de la imagen por diversas ubicaciones religiosas significativas de Montoro, incluyendo visitas al cementerio, la iglesia Auxiliar de San Sebastián, la iglesia del hospital Jesús Nazareno, la ermita de la Virgen de Gracia, la ermita de Santa Ana y la parroquia de San Bartolomé.

"De manera excepcional, los traslados a la iglesia del hospital Jesús Nazareno, la parroquia de San Bartolomé y la ermita de Santa Ana, la Virgen estará acompañada por Nuestro Padre Jesús Nazareno, una de las devociones más importante de Montoro", sentencian desde la hermandad. "La participación de el Rey de Montoro se debe al 25 aniversario de los traslados de evangelización que se realizaron con motivo del Año Jubilar 2000", añaden.

La culminación del calendario de actos será la exaltación de
la coronación, un triduo extraordinario oficiado por diferentes obispos (los de Guadix,
el auxiliar de Sevilla y el arzobispo de Granada), una ofrenda
floral y, finalmente, la ceremonia de coronación canónica y
pontificia, que estará presidida
por el obispo de la Diócesis de
Córdoba, Demetrio Fernández.

### VILLA DEL RÍO

# El Sueldazo de la ONCE deja más de 1,5 millones de euros

#### E. D

La suerte ha llegado a Villa del Río con la ONCE. El sorteo del sábado dejó el mayor Sueldazo que ofrece la organización los fines de semana, que suma un premio de un millón y medio de euros. Fue Francisco Javier Millán quien vendió la serie agraciada con este premio, dotado con 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos, y cuatro cupones más premiados con 20.000 euros cada uno.

Millán es afiliado a la ON-CE y vendedor desde el año 2006 y ha dado la suerte a un vecino o vecina a través del TPV por el que el cliente elige el número o terminación que quiere jugar.

Es uno de los cuatro vendedores que la ONCE tiene en esta localidad de la comarca del Alto Guadalquivir, hijo además de Villa del Río, así que le conocen bien en su pueblo. Y sabe lo que es dar un premio de 25.000, de 35.000 y de 40.000 euros "pero nunca de este nivel", reconoce esta mañana cuando ha sabido que había repartido casi 1,6 millones de euros entre sus vecinos.

"Al sacarlo por la máquina no te quedas con todos los números", comentó ayer. "Me alegro por todo el pueblo, porque me conocen todos, aquí la gente es muy trabajadora y todos tenemos agujerillos que tapar, lo que hace falta es que el que lo tenga que lo disfrute también y a intentar darlo otra vez cuando se pueda", narró entre nervioso y feliz.

El sorteo del 25 de mayo, que estaba dedicado al Milenario del Monasterio de Cornellana, en Asturias, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Cádiz y Granada respectivamente. El resto de los premios se fueron hasta la vecina comunidad de Extremadura.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones, según recordó ayer la organización.

# **PUBLICIDAD**



La Mutua de los Profesionales Sanitarios...y sus familiares.

# ANDALUCÍA

# La política de cohesión europea aporta a Andalucía 43.400 millones desde 1986

• Los fondos europeos diseñados para acercar la economía andaluza a la media de la UE han contribuido al desarrollo regional pero sin lograr el objetivo de convergencia planteado

#### Alberto Grimaldi

En menos de dos semanas, el domingo 9 de junio, 6.754.636 andaluces (residan en las ocho provincias o en el extranjero) están llamados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo, junto a unos 370 millones de electores de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Más allá de los 720 parlamentarios –15 más que hace cinco años que se elegirán –61 de ellos en España en circunscripción única estatal—, lo que los andaluces se juegan son las políticas que han permitido financiar el desarrollo de la región en los últimos 38 años, periodo coincidente de la pertenencia de España a la UE.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más fondos de la política de cohesión desarrollada por la Unión ha recibido en España. El cálculo no es nada sencillo, porque son fondos de gestión conjunta entre la Comisión Europea y los distintos estados perceptores. Según fuentes comunitarias, una reciente estimación realizada con datos oficiales sitúa el montante global recibido por Andalucía desde 1986 en 43.400 mi-

Andalucía ha sido, con gran diferencia, la región que más fondos ha recibido en España

llones de euros en fondos para la cohesión, una cuantía que casi iguala el presupuesto récord de la Junta de Andalucía para 2024.

Las fuentes consultadas recalcan que, aunque se trate de "una aproximación", ésta es "muy fiable". De hecho, los datos en poder de este medio desglosados por tipo de fondo y por periodo de ejecución de la programación financiera comunitaria arrojan un sumatorio que ronda los 43.000 millones de euros, aunque se trata de los principales programas (faltan algunos que no son de cohesión) desarrollados en estos casi 40 años, la mayoría coincidentes con el propio desarrollo autonómico andaluz, puesto que la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea se produjo al tiempo que comenzaba la segunda legislatura andaluza.

Los principales programas de cohesión en los que Andalucía ha recibido financiación europea son el Fondo Europeo Agrario de





Andalucía dedicó muchos fondos a la construcción de infraestructuras, entre ellas la A-92, en la imagen.

Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) –que cumplen ahora 50 años de ejecución–, los Fondos de Cohesión –que en 2024 celebran su trigésimo aniversario–, el Fondo Social Europeo, el Fondo Marítimo y de Pesca, el Fondo de ayuda a los más necesitados (Fead) y la Iniciativa de empleo juvenil (destinado a jóvenes que ni estudian ni trabajan).

La cuantía recibida de estos programas en Andalucía supera con mucho la de otras autonomías andaluzas. Así por ejemplo, con la misma estimación de 43.400 millones, Galicia recibió 18.500 millones, Castilla y León 14.600 o Cataluña 12.400. Una comparativa que da idea de la diferencia de financiación recibi-

da, aunque hay que tener en cuenta que Andalucía es la región más poblada de España y la segunda con más territorio.

Los datos en poder de este periódico sitúan a los Feder como el programa que más financiación ha destinado a Andalucía, por encima de los 26.500 millones de euros. Le sigue el Fondo Social Europeo con más de 6.600 millones, el Fondo Agrario y de Desarrollo Rural, que supera los 5.800 millones. A gran distancia ya están el programa de Fondos de Cohesión, que se acerca a los 2.500 millones de euros.

Esta ingente dotación de fondos ha contribuido sin duda al desarrollo económico y social de Andalucía en estos casi cuarenta años, pero el objetivo de la política de cohesión, dotar de fondos que permiten alcanzar los objetivos de convergencia entre regiones de la UE, no se ha conseguido.

Así lo suscribe el catedrático de economía Francisco Ferraro, que subraya que en el tiempo transcurrido desde 1986, "Andalucía no ha convergido, sino que ha divergido respecto de la UE en términos de PIB per cápita".

Ferraro cita, al ser preguntado por este periódico, un dato que tiene cercano: "Sólo entre los años 2000 y 2022, Andalucía ha perdido siete puntos porcentuales de convergencia, porque ha pasado del 67,7% al 60,7% de la renta per cápita de la UE".

La divergencia, además, es bastante mayor respecto al conjunto de países que integran la OCDE o a Estados Unidos. "En relación al conjunto de España hemos conseguido mantener la posición que teníamos, con pequeñas variaciones", explica Ferraro.

El también consejero editorial de Grupo Joly, editor de este periódico, considera que, "en términos de eficiencia, la aplicación de los fondos ha sido más o menos aceptable en sectores como la agricultura", pero no "en los que buscaban el desarrollo económico regional".

El uso de fondos en infraestructuras y de incentivo al empleo no lo estima este experto adecuado. "Se ha optado por una política análoga a la social, ofrecer muchas ayudas a empresas débiles, en vez de fortalecer los sectores que fuesen más competitivos", sostiene Ferraro, que es especialmente crítico con el uso de fondos que "crearon empleo de forma efímera". "Esto me parece un despilfarro", añade categórico.

El catedrático cita como un ejemplo contrario el caso de Irlanda, donde se aplicaron los fondos esencialmente en educación, en vez de en infraestructuras y empleo que no permanece en el tejido productivo. "Irlanda, aun con el contexto de relación privilegiada con EEUU y de política fiscal amable con las empresas, sí ha logrado converger y superar la renta de la UE".

Ferraro recuerda además que la responsabilidad del uso dado a estos fondos es compartida entre los distintos gobiernos estatales y de la Junta de Andalucía que ha habido en este largo periodo.

# ANDALUCÍA

# Crean un registro andaluz para mejorar el tratamiento de la sepsis



UCI del Hospital Clínico en la capital malagueña.

 Esta infección generalizada causa más muertes que el cáncer de mama o el de colon

#### Leonor García

La sepsis mata más que la insuficiencia cardiaca, el sida, el cáncer de mama o el de colon. Sin embargo, esta infección generalizada es poco conocida por la población en general. Por su parte, los profesionales, aunque están muy curtidos en combatirla, no tienen suficientes datos para poder conocerla mejor a fin de avanzar más en su diagnóstico y tratamiento.

Por ello, a instancias de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva (SEMI) se ha creado un registro autonómico en el que participan la mayoría de los hospitales públicos de la comunidad autónoma andaluza.

La jefa de la UCI del Hospital Clínico de Málaga, María Antonia Estecha, explica que el objetivo es que sea una herramienta para conocer la incidencia y la situación real que hay en Andalucía sobre los pacientes más graves con sepsis o *shock* séptico que llegan a las unidades de cuidados intensivos. La finalidad de la iniciativa es analizar luego los resultados y plantear propuestas de mejora.

"La sepsis es cualquier infección que pasa a la sangre", explica la facultativa. Añade que se produce cuando una infección localizada –como una urinaria, un flemón o una neumonía– se transforma en generalizada. La sepsis, también llamada septicemia, puede estar causada por bacterias, hongos o virus. Si no se trata rápidamente, el paciente puede sufrir un shock séptico, que causa la muerte en un tercio de los casos. "Si se acude pronto y se aplica tratamiento de forma precoz, la mortalidad se reduce en un 50%", precisa Estecha. Por el contrario, la supervivencia disminuye un 7,6% por cada hora que se retrasa. Por eso la facultativa explica que, igual que en el infarto o en el ictus, el tiempo es vital.

Los signos de alarma son tener una infección localizada (primaria) y fiebre sostenida en el tiempo. También puede presentarse con malestar general, hipotensión o taquicardia. Pero la fiebre mantenida es la principal alerta.

En España, la incidencia es de 104 casos por 100.000 habitantes. Al año se producen unos 50.000, de los que alrededor de 17.000 fallecen. Estecha apunta que son pacientes que "consumen muchos recursos" porque el ingreso de una persona con sepsis puede llegar a costar hasta 45.000 euros. "Eso, además del coste social", destaca Estecha.

De ahí que la SEMI haya impulsado el registro multicéntrico para tener datos fidedignos de la incidencia y el impacto de la sepsis en Andalucía a fin de hacer propuestas de cara a me-

# Al año se producen unos 50.000 afectados en España, de los que 17.000 fallecen

jorar su diagnóstico y tratamiento. La facultativa aclara que los profesionales de las UCI tienen mucha experiencia en la lucha contra esta infección generalizada. "Pero hay que unificar los criterios", advierte. Además, precisa que hay comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Galicia que ya aplican el código sepsis.

El objetivo del registro es que aporte información sobre actuaciones en las UCI y en Urgencias para estudiar los márgenes de mejora que puedan existir en el diagnóstico precoz y el tratamiento. Precisamente esta iniciativa parte del encuentro que los intensivistas de toda Andalucía mantuvieron el pasado 29 de abril. Los pacientes más vulnerables a una sepsis son los niños pequeños, las personas mayores o sin bazo, los enfermos crónicos, los inmunodeprimidos o con cáncer, así como también aquellos que tienen insuficiencia renal o cardiaca.

# Salud invita a los varones de 12 a 18 años a vacunarse

frente al virus del papiloma

La previsión evitaría contraer algunos tipos de cáncer a 235.121 jóvenes en la comunidad autónoma

## R. A.

La Consejería de Salud recomienda a las familias que los adolescentes de entre 12 y 18 años se vacunen frente al virus del papiloma humano, ya que resulta imprescindible para que los chicos eviten contraer cáncer genital y de cabeza-cuello. El pasado lunes se amplió la indicación, ya que hasta la fecha estaba incluida en el calendario oficial para todas las chicas adolescentes de 12 a 18 años, con una cobertura de más del 90% y, desde 2023, también para los chicos que cumpliesen 12 años. Por tanto, todos los varones con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años que aún no hayan sido vacunados frente a este virus podrán vacunarse de la misma forma que las chicas, pidiendo cita en su centro de salud.

Con esta medida pueden verse beneficiados un total de 235.121 chicos andaluces de hasta 18 años. El VPH afecta a los dos sexos, por lo que es muy importante la vacunación en la adolescencia lo antes posible. En Andalucía la vacunación de las chicas adolescentes entre 12 y 18 años está en el 92,4% y el pasado año se incorporó por primera vez la vacunación a los chicos de 12 años, de la cohorte de 2011, que hasta ahora ha alcanzado el 85,9%.

La facultativa especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga Blanca O'Donnell explica que, "con una sola dosis, se puede disminuir la trasmisión del virus y con ello prevenir el riesgo de cáncer". "La vacunación previene de una infección de trasmisión sexual, que es la más frecuente entre hombres y mujeres, y de que esta infección pueda hacerse persistente dando lugar al cáncer".

# El PSOE pedirá cambios en la orden de tarificación de conciertos del SAS

## R. A.

El Grupo Socialista defenderá en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que reclamará a la Junta cambios en la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios.

Se trata de una PNL con una

docena de reclamaciones que el PSOE-A quiere trasladar desde el Parlamento a la Junta, comenzando por la de que se suprima del texto de dicha orden "la referencia a la pandemia Covid-19 como justificación del intento de privatizar la Atención Primaria".

En segundo lugar, el Grupo Socialista plantea en esta PNL instar a la Junta a "suprimir de la Orden cualquier referencia que haga alusión o posibilite la cesión de infraestructuras o medios públicos a las empresas privadas", tal y como se comprometió en marzo del año pasado.

# ANDALUCÍA

# Abandonan a su hija de dos años para irse de copas en El Palmar

Un conductor
casi atropelló a la
pequeña y dio aviso a
la Guardia Civil, que
se hizo cargo de ella

#### P. M. E. CÁDIZ

Dos y cuarto de la madrugada de ayer. Noche cerrada. Una pareja conduce por la carretera que transcurre paralela a la playa de El Palmar. A la altura de Torrenueva, la conocida torre de la

playa vejeriega, ven en un paso de peatones algo que se asemeja a un muñeco. El conductor tiene que dar un volantazo para evitar atropellarlo. Sus reflejos le salvan la vida. Porque no se trata de un muñeco sino de una niña de dos años. Va vestida con una camiseta de mangas cortas. Tiene frío. Está desamparada. Los ocupantes del vehículo bajan e intentan consolarla mientras que llaman a la Guardia Civil. La niña está asustada. Ellos también.

Los agentes de la Benemérita se personan y se hacen cargo de la menor, mientras que otros compañeros comienzan a buscar a los padres del bebé por El Palmar. Los encuentran pasadas las tres de la mañana en un bar de copas pasándolo en grande. Los detienen por desamparo de un menor.

Los padres, con multitud de antecedentes por todo tipo de delitos, aseguran a los agentes que dejaron al bebé al cuidado de otro adulto en un chalet de la

Los agentes encontraron a los padres en un bar cercano a la playa zona. Los guardias acuden hasta allí para recabar su testimonio y lo encuentran con una intoxicación etílica importante. Una noche de farras en toda regla donde el pequeño era una molestia.

Los padres del niño están a la espera de lo que Fiscalía decida hoy, mientras que Servicios Sociales se ha hecho cargo del bebé en un primer momento, aunque parece que se lo ha devuelto a su madre. Una pequeña que en la madrugada de ayer pudo perder la vida atropellada en un paso de peatones de El Palmar mientras sus padres bebían unas copas.

# Detenidos dos falsos dentistas que actuaban en un piso de Roquetas

#### R. A.

La Guardia Civil detuvo en Roquetas de Mar por delitos de intrusismo profesional y lesiones a dos falsos dentistas que regentaban y trabajaban en una supuesta clínica dental que habían habilitado en una vivienda. La Comandancia de Almería aclaró que los arrestados en la operación Ofictus carecen de las titulaciones requeridas para ejercer dicha actividad, así como que tampoco contaban con las autorizaciones y licencias necesarias para tener una clínica de este tipo.

Las mismas fuentes precisaron que el Colegio de Dentistas de Almería denunció en noviembre a uno de los detenidos por ejercer sin estar colegiado en este órgano u otro equivalente de cualquier provincia del país.

Posteriormente se añadió la denuncia de una víctima, que se realizó un tratamiento que duró más de un año y que le causó lesiones por las intervenciones mal realizadas por los supuestos especialistas.

Gracias a ambas, los agentes consiguieron localizar a los detenidos y comprobaron que, además de no formar parte de ningún colegio oficial español, ejercían en la citada vivienda de Roquetas de Mar, en la que llevaban a cabo los tratamientos dentales que ofrecían a través de una red social.

En el momento de las detenciones se intervino un maletín con ruedas que contiene un equipo dental básico para cirugías y tratamientos dentales.



Los hechos sucedieron en la calle Jardines de Armilla.

# Herido grave un hombre tras recibir un disparo en Armilla

La víctima recibió un impacto de bala en el hombro y se investigan las causas del suceso

### A. F. GRANADA

Un hombre de 39 años resultó ayer herido de gravedad después de recibir un disparo procedente de un arma de fuego en el hombro cuando se encontraba en plena calle en el municipio de Armilla. Los he-

chos ocurrieron la pasada madrugada del 25 de mayo, cuando varios testigos de la zona, la conocida calle Jardines de la localidad metropolitana, dieron la voz de alarma de que un viandante había recibido un disparo.

Según señalaron fuentes del centro coordinador de Emergencias del 112 Andalucía, en el servicio se recibieron varios avisos sobre las 3:45 horas de la madrugada alertando de que le habían pegado un tiro a una persona en la zona del hombro, en la calle Jardines de Armilla, en la que se

concentran varios locales de ocio cerca de la Base Aérea.

Hasta la zona se desplazaron varios efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que tras atender al herido en plena vía, tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital Virgen de las Nieves de Granada, en concreto al hospital de Neurotraumatología.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos, que se centra en saber si agresor y víctima se conocían.

# Intervienen 3.000 litros de combustible para narcolanchas

#### L. R. D. CÁDIZ

Agentes de la Guardia Civil consiguieron intervenir 3.000 litros de combustible para narcolanchas en la costa de Cádiz, a bordo de una embarcación que fue abandonada durante la intervención de los agentes entre Chiclana y San Fernando.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que el suceso tuvo lugar en torno a las 06:00 de ayer en los caños que separan los términos municipales de Chiclana y San Fernando. Los tripulantes de la embarcación que transportaba las petacas de combustible abandonaron la misma al detectar la presencia de los agentes, del puesto chiclanero, y huyeron de la zona, sin que hasta el momento se haya producido la detención de ninguno de ellos.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Cádiz dio a conocer la intervención con un mensaje en sus redes sociales en el que indicaba que la cantidad intervenida asciende a tres mil litros de combustible para narcolanchas. El delito de petaqueo está cada vez más al alza en la provincia.

## Desarticulan en Granada 7 centros de producción de marihuana

#### R.A.

La Guardia Civil llevó a cabo dos operativos contra el cultivo ilegal de marihuana en el área metropolitana de Granada en las que se han desarticulado siete centros de producción. En esta operación, se incautaron 1.519 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración y 1,5 kilos de marihuana dispuesta para la venta.

Estos centros de producción de marihuana se localizaban en viviendas de los municipios de Alhendín, Churriana de la Vega, Huétor Vega y Monachil. Las dos operaciones se iniciaron después de que los investigadores de Armilla y de La Zubia descubrieran con la ayuda de los técnicos de la compañía suministradora de electricidad, que existían una serie de dobles acometidas ilegales a la red eléctrica en al menos siete viviendas.

# ANDALUCÍA

## RELIGIÓN I EXPANSIÓN DE LA COMUNIDAD MUSULMANA



#### ERASMO FENOY

# LA ALGECIRAS DE ALÁ

# El islam resucita con fuerza en la frontera sur de Europa

José Ángel Cadelo ALGECIRAS

Han tenido que pasar demasiasiglos, desde que Muhammad V destruyera y abandonara Al Yazira al Hadra en 1369, para que la primera ciudad fundada por los musulmanes en Europa, en el año 711, vuelva a contar con una organizada comunidad de fieles de tradición espiritual islámica. Casi diez mil musulmanes, en su inmensa mayoría marroquíes, celebran en Algeciras el Eid al-fitr de final de Ramadán o la Fiesta del Cordero. En breve serán el 10% de la población.

La pacífica irrupción en Algeciras cada verano de unos dos millones de viajeros que se disponen a cruzar el Estrecho de Gibraltar hizo nacer ya en los setenta una precaria industria, de alojamiento y hostelería, dirigida casi en exclusividad a los pasajeros de la hoy denominada Opera-

● En breve, el 10% de la población censada en

la primera ciudad fundada por los musulmanes

en Europa será de origen marroquí o de este país

ción Paso del Estrecho (OPE). Los desaparecidos restaurantes La alegría o El buen gusto fueron claros ejemplos de aquellos establecimientos pioneros para transeúntes marroquíes.

La migración magrebí a Algeciras es muy tardía si se la compara con la que recibieron otras regiones europeas (que vienen recibiendo migrantes del África Blanca desde la I Guerra Mundial). Estuvo, en primera instancia, muy ligada al servicio doméstico, la venta ambulante y el casi desaparecido sector pesquero. En seguida será el transporte marítimo de pasajeros entre Algeciras, Ceuta y Tánger y el de las

agencias de viaje el que absorba la todavía simbólica mano de obra procedente de Marruecos a principios de los noventa.

También, aunque en menor medida, el contrabando del hachís que abastece el mercado europeo se convertirá en el medio de vida clandestino de algunos de esos inmigrantes: actualmen-

La primera mezquita algecireña abrió en un local de la zona baja hace dos décadas te, más de 3.000 personas (según fuentes policiales), tanto marroquíes de origen como netamente españoles, en parecida proporción, se ganan la vida de forma ilegal en el Campo de Gibraltar en las labores auxiliares del narcotráfico (transporte, vigilancias, collas, aprovisionamiento de combustible o víveres a narcolanchas, guarderías, etc.).

Llegan también a Algeciras, a partir del año 2000, trabajadores de origen marroquí que se acaban de jubilar en países europeos. La ciudad, por su proximidad a Marruecos, se convierte en un destino final perfecto para esos pensionistas que quieren es-

tar cerca de su país sin prescindir de los servicios de un enclave occidental (la esperanza media de vida en Marruecos, aunque aumentando, sigue siendo nueve años menor que en España).

#### **PRIMERAS MEZQUITAS**

A partir de 2005 llegan a Algeciras de forma progresiva varios cientos de marroquíes con sus familias y con marcadas estructuras socio-culturales (en muchos casos de carácter patriarcal y teocrático). Se agrupan en barrios cuyas fronteras imaginarias empiezan a quedar definidas para la población local. Se organizan, al principio, alrededor de la antigua oficina del Consulado General de Marruecos, en la calle Teniente Maroto. Abren negocios dirigidos a los numerosos usuarios del consulado y a los pasajeros veraniegos de la OPE.

Esos establecimientos ofrecen por primera vez a los musulmanes en Algeciras el acceso a ali-

# ANDALUCÍA

mentos halal (los permitidos por la moral islámica). Pronto abren sus puertas también las primeras mezquitas u oratorios, precarios inmuebles en los que se practica el islam particular de la escuela jurídica Malikí de Marruecos.

La primera de las mezquitas algecireñas, después de seis siglos sin templos islámicos en la zona, abre en un pequeño inmueble de planta baja en la calle Cayetano del Toro. No contaba con licencia de lugar de culto. La sala de oración acogía diariamente a un puñado de fieles varones de los alrededores. Los escasos gastos del templo (alquiler y suministros) se cubrían con la colecta semanal.

Las carnicerías halal de la zona del mercado Ingeniero Torroja ofrecen ya esos años carne procedente de mataderos halal, de animales permitidos sacrificados a cuchillo por un matarife musulmán. A partir de 2010 se abrirán también carnicerías en El Saladillo y La Bajadilla. También abren en el centro bajo pequeños locales de restauración (donde no se sirve ni cerdo ni alcohol), de fotocopias y fotografías para documentos consulares, locutorios, peluquerías de hombres, comercio textil, hostales económicos y pastelerías; todo dirigido a la clientela marroquí.

En 2015 ya funcionaban cinco carnicerías halal en el centro de Algeciras, Saladillo y Bajadilla. Algunos puestos del exterior del mercado se especializan en productos alimenticios y cosméticos de Marruecos (aceitunas, aceite de argán, especias, henna, maquillajes naturales...). Abre sus puertas el primer supermercado Covirán (en la calle José Santacana) de toda España en el que no se vende alcohol ni ningún derivado cárnico no halal. También, por primera vez en España, un Burger King (en la avenida Alcalde Paco Esteban) se anuncia como halal: las hamburguesas proceden de un productor con el certificado de Junta Islámica (como acredita documentalmente un empleado).

#### EXPANSIÓN DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA

Los fieles que abrieron la primera mezquita se constituyeron como la Comunidad Islámica de Algeciras, presidida por Omar Khemlani. Arrendaron un edificio auxiliar de Almacenes Mérida, en la calle Montero Ríos y realizaron obras para acondicionarlo al uso religioso: dividirían la planta baja en aulas para las clases de Corán que imparten a unos 300 niños del barrio. Esta comunidad se hará después con la propiedad del edificio gracias a la donación de un generoso benefactor. El templo adopta el nombre de Al Houda, concepto islámico que significa camino correcto. Como edificio dedicado al culto, igual que las iglesias, está exento del pago del IBI.

En la calle Juan Ramón Jiménez de El Saladillo abre pronto otra mezquita gracias a la iniciativa de Kamal Cheddad. La lla-



Una cliente en la carnicería Alhambra, en la calle José Santacana.

man como al segundo califa del Islam, Omar Ibn Ikattaab. Crece pronto en fieles y se traslada a Gesto por la Paz (esquina Fer-

nando de Herrera), donde dispone hoy de una sede con dos plantas. Está inscrita en el Ministerio de Justicia desde 2008 con Cheddad como presidente y su mujer, la conversa Rocío Palma Vilches, como vicepresidenta. Muy activo, este centro ha impartido clases de alfabetización, organizado convivencias interreligiosas y repartido alimentos entre los necesitados del

Otra de las antiguas mezquitas locales es la Abu Bakr (nombre del primer sucesor del profeta del islam, Muhammad), en una primera planta del Paseo de la Conferencia, esquina Juan de la Cierva.

barrio.

En el año 2013 se creó la comunidad Taqwa (piedad) en la zona próxima a Pescadores. Actualmente esa mezquita se encuentra en Antonio Machado y lleva por nombre Al Rahma (misericordia). Cuenta con una madrasa donde una profesora enseña islam a medio centenar de niños de familias del barrio.

La Bajadilla también dispone de una pequeña mezquita desde 2015 por iniciativa de los mismos responsables de la Abu Bakr.

Por último, la Mezquita Algeciras, junto al Mercadona de El Saladillo. Tuvo un desafortunado protagonismo en los medios internacionales en 2015 porque uno de sus fieles, Ayoub El Khazzani, intentó atentar en un tren francés. Clint Eastwood llevaría el frustrado ataque terrorista a los cines en 2018. Hoy esta mezquita es un oratorio de barrio fuera de toda sospecha.

Salvo la mezquita Al Rahma, integrada en la federación nacional Feeri, todas las demás perte-



Calle de un barrio de mayoría musulmana en Algeciras.



Entrada a una mezquita en Algeciras.

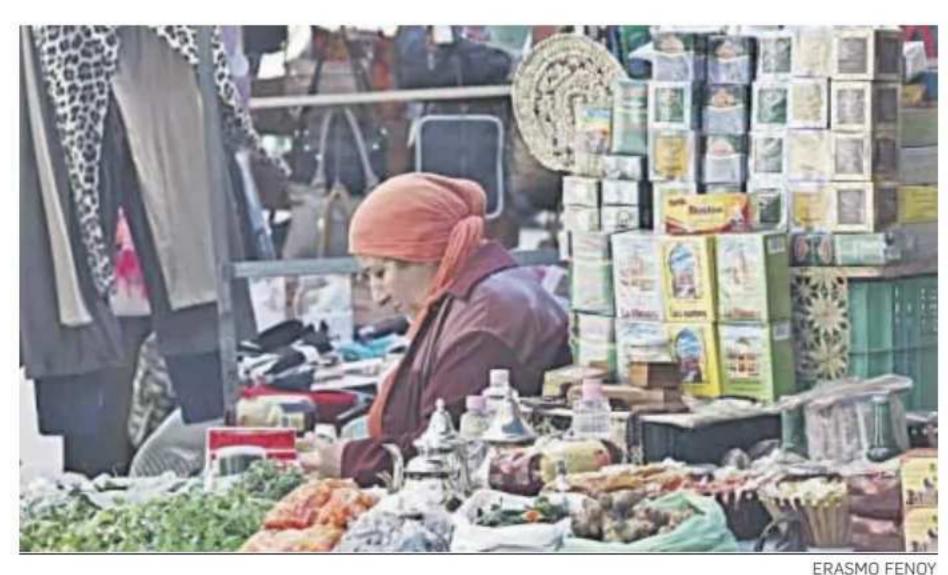

Un puesto del mercado Ingeniero Torroja.

necen a Ucide, la otra gran federación. Todas cuentan con un imán fijo que suele cobrar un estipendio procedente de las donaciones de los fieles de entre 400 a 1.000 euros al mes. En sus madrasas se imparten clases de Corán y árabe *fusha* a niños de la zona, que abonan mensualmente entre 20 y 40 euros.

#### **NÚMERO DE MUSULMANES**

Cierta flexibilidad fronteriza permite a partir de 2005 (año de la gran regularización de sin papeles impulsada por Rodríguez Zapatero) que la comunidad originaria de Marruecos en Algeciras crezca en número hasta llegar a los 6.300 habitantes censados de nacionalidad marroquí en 2023. El padrón municipal cuenta también con unos aproximadamente 2.000 ciudadanos españoles cuyos nombres y apellidos delatan su origen magrebí.

Si los censados viven efectivamente en Algeciras, el número de musulmanes está entre los 8.000 y 9.000. A esa cifra habría que sumar la de la creciente comunidad islámica subsahariana (mayoritariamente de Senegal), la pakistaní (formada por media decena de familias y algunos trabajadores varones) y la de fieles netamente españoles conversos al islam. Estas conversiones (unas 100 en total según una consulta realizada en las principales mezquitas, las que emiten certificados de sahada) casi siempre tienen lugar por razón de matrimonio con musulmán o musulmana.

#### MUSULMANES PRACTICANTES

JORGE DEL ÁGUILA

Mediante recuento directo, se ha podido constatar que aproximadamente mil fieles varones, en la actualidad, acuden cada viernes a la oración obligatoria (la del dhuhr o media tarde) en alguna de las mezquitas de Algeciras. Teniendo en cuenta que hay un número importante de musulmanes practicantes que no puede asistir a esa oración obligatoria por razones laborales o escolares, no resulta osado establecer que el número de musulmanes practicantes varones se acercaría al de 1.500, cifra a la que hay que sumar un número equivalente de mujeres, pues estas están eximidas expresamente por el Corán de esa obligación de la oración comunitaria de los viernes.

El elevado índice de musulmanes en algunas zonas de Algeciras (en el conjunto de España son el 4%) explica que, por ejemplo, en el Colegio Andalucía, en La Piñera, 180 niños eligieran educación islámica el pasado curso frente a 87 que eligieron católica. Es decir, que los alumnos que optan por la religión islámica duplican a los que se decantan por la católica.

Son los signos de los nuevos tiempos: la pluralidad ya forma parte de la naturaleza de los algecireños.

# ANDALUCÍA

# La Fiscalía insiste en que Tejado "garantizó el éxito" del robo

Así lo expone el Ministerio Público en el escrito sobre la libertad del sobrino de María del Monte

Jorge Muñoz SEVILLA

La Fiscalía de Sevilla insiste en que Antonio Tejado "garantizó el éxito" del robo en la vivienda de María del Monte con la información privilegiada que pasó a la banda liderada presuntamente por su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan. Así lo expuso el Ministerio Público en el escrito que presentó en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que no se opuso a la puesta en libertad de Antonio Tejado y de los otros cinco investigados que han estado en prisión 98 días por su supuesta participación en los hechos.

La Fiscalía mantiene, siguiendo las pesquisas de la Guardia Civil en el marco de la operación Abgena, que el sobrino de la popular cantante es el "autor intelectual" del robo al chalé que tuvo lugar el 25 de agosto de 2023. Ahora, en el escrito que dirigió al juez pidiendo la libertad bajo fianza de 100.000 euros, la Fiscalía recuerda que la investigación se inició por el robo con violencia en casa habitada perpetrado por una serie de individuos "organizados y perfectamente coordinados, los cuales conocerían perfectamente las circunstancias en las que se encontraba la vivienda, sus moradores y dónde localizar la caja fuerte, logrando un botín millonario". El escrito continúa señalando que ante



El sobrino de María del Monte sale de la prisión de Sevilla-I, el pasado 20 de mayo.

la naturaleza y gravedad de los hechos, se llevó a cabo una "ardua investigación por parte del grupo de Policía Judicial de la Guardia Civil (toma de declaración a diferentes testigos, intervenciones telefónicas, dispositivos de geolocalización, obtención de información variada de distintas entidades, rastreo de terminales, dispositivos de contra vigilancia, entradas y registros, etcétera) concluyendo finalmente la existencia de indicios más que suficientes de la implicación de los investigados en los hechos objeto de investigación".

El Ministerio Público añade que desde una fase temprana las sospechas se centraron en las personas imputadas "consideradas autores materiales del asalto a la vivienda", siendo Antonio Tejado

-"sobrino muy vinculado a una de las víctimas, María del Monte"-, quien "presuntamente les habría facilitado al resto de encartados información privilegiada para poder planificar con seguridad el robo, garantizando así el éxito de la operación", la cual habrían materializado el ruso Arseny Garibyan y los otros implicados que han sido excarcelados.

### LA VENTA DE LOS RELOJES Y JOYAS SUSTRAÍDAS

En los días posteriores, los investigados se dedicaron a "distribuir los efectos sustraídos en manos de terceras personas que se habrían encargado de desprenderse y rentabilizar el botín".

Por todo ello, la Fiscalía atribuye a Antonio Tejado la condición de "cooperador necesario" en el asalto que se produjo en la vivienda de su tía, en la que la banda liderada por el boxeador ruso se apoderó de un botín de un millón de euros en relojes y joyas y 14.500 euros en efectivo, entre otros enseres.

Recientemente el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictó una providencia en la que, a instancias de la acusación particular que ejercen las víctimas, acordó librar oficio a una empresa de peritaciones para que por parte de un perito designado al efecto "se proceda a la tasación pericial de los efectos sustraídos".

Cuando presentó la denuncia por el robo, María del Monte enumeró una serie de objetos que le fueron sustraídos en el asalto, entre los que citó como más llamativos un reloj de la marca Rolex; una medalla de oro de la hermandad del Rocío de Villamanrique; varias pulseras; dos pares de bolas de coral con un brillante; un collar de coral íntegro; pendientes de oro con esmeraldas; así como un brazaletes y esclavas de oro con brillantes pequeños; y un reloj con la corona de brillantes y oro rosa.

Los ladrones también se llevaron mecheros de gran valor, uno de la marca Christian Dior, así como bolígrafos y plumas de alto valor económico, como un estuche de Mont Blanc, así como varios bolígrafos de edición limitada, aunque la Guardia Civil ya indicaba en esa primera comparencia que quedaban una gran cantidad de objetos por enumerar.

Por su parte, a Inmaculada Casal le sustrajeron igualmente un reloj Rolex y numerosas joyas

Dice que los ladrones estaban "organizados" y conocían dónde localizar la caja fuerte del chalé

que guardaba en un joyero de piel marrón, entre ellas pendientes de oro y zafiro; pendientes de coral; un solitario con diamante; así como otros cuatro relojes de oro; varias joyas con zafiro, brillantes y corales; y un colgante de coral blanco de Egipto, entre otras. A la hija y al yerno de Inmaculada también le robaron varios relojes valiosos.

La compañía aseguradora Helvetia ha indemnizado ya a María del Monte con 267.639,15 euros por los daños causados por el robo que sufrió en su vivienda de Gines. Tras el asalto, la compañía abonó a principios de octubre pasado este importe a la popular cantante en concepto de indemnización por los "daños y perjuicios" causados durante el asalto.

# La juez vuelve a rechazar la mediación penal que propone María León para evitar el juicio

Recuerda que la posición de la actriz en la causa no es la de "víctima" sino la de "procesada"

J. Muñoz SEVILLA

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla, que ha procesado a la actriz María León por el incidente que tuvo con la Policía Local en la madrugada del 1 de octubre de 2022, ha dictado un nuevo auto en el que vuelve a rechazar la mediación penal que solicitó la defensa para tratar de evitar el juicio por delitos de tentado a la autoridad y

lesiones. En la resolución, a la que tuvo acceso este periódico, la magistrada recuerda que el pasado 12 de abril ya se rechazó la vía de la mediación penal por "no existir regulación legal". La abogada de María León presentó un recurso de reforma contra esa decisión de la magistrada, que ahora ha vuelto a confirmar su criterio.

Dice la juez que para desestimar el recurso de María León basta con asumir "por certeros los exhaustivos razonamientos que el Ministerio Fiscal opone al recurso", que también fue impugnado por las acusaciones de los tres policías locales que participaron en la detención de la artista.



La actriz sevillana María León.

La magistrada añade que, en definitiva, lo que pidió la defensa de María León es que "se tramite un procedimiento no normado actualmente en el proceso penal, ausencia regulatoria notoriamente conocida por la procesada recurrente, que lo pide como si ella tuviera una posición victimaria, en lugar de procesada".

Si a ello se une la "absoluta oposición" de los agentes de la Policía Local personados como acusación particular, así como la postura de la Fiscalía, y "el ánimo dilatorio procesal que preside una petición sin amparo legal, el recurso sólo puede estar abocado al fracaso", concluye la instructora.

Como recoge el auto, las tres acusaciones particulares que ejercen los agentes de la Policía Local han rechazado la mediación penal que plantea María León, al considerar que se trata de una maniobra dilatoria.



# ¡Ya puedes participar en el concurso!

y podrás ganar UN MAGNÍFICO iPad Y MÁS PREMIOS

Grupo Joly te invita a participar en un concurso online en el que podrás poner a prueba tus conocimientos sobre seguridad en la red eléctrica.

## Cómo conseguirlo:

Deberás rellenar el formulario online y contestar correctamente al 100% de las preguntas en el tiempo previsto.

Todos los acertantes del 100% de las preguntas entrarán en un sorteo para ganar un magnifico iPad, los restantes acertantes también podrán conseguir una de las 6 entradas dobles para asistir a un partido de Baloncesto Liga Endesa 2024/2025 que se sortearán al finalizar el concurso (8 de junio).



Patrocina:





Organiza:



# PANORAMA

# Feijóo ve la legislatura agotada y exige a Sánchez que convoque elecciones

- El PP celebra su quinta protesta contra la amnistía con la asistencia de miles de personas
- El líder popular basa la necesidad de nuevos comicios en que los españoles han sido engañados

#### Efe MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que retire la ley de amnistía y convoque elecciones generales para poner "punto y final" a una legislatura "que ya está perdida".

Durante un acto multitudinario contra la amnistía en la Puerta de Alcalá de Madrid, que congregó a decenas de miles de simpatizantes, el líder de los populares instó al presidente a un adelanto electoral y a la disolución
de las Cortes porque "el país está
parado" y "estamos hartos de la
arrogancia, de la mentira y del
egoísmo" de Sánchez.

"Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles... que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también", dijo, al tiempo que incidió en que "tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos".

El líder del PP arremetió contra la ley de amnistía que será aprobada definitivamente este jueves en el pleno del Congreso después de que la semana pasada el Ejecutivo no haya conseguido tramitar otras dos leyes ante la falta de apoyos de sus socios parlamentarios y de coalición.

Feijóo criticó que la "ambición sin límites" de Sánchez esté "frenando" las garantías jurídicas que debe tener España.

"España tiene que tener garantías de que los delitos tienen consecuencias jurídicas y el Gobierno no las puede parar por muy necesarios que sean un puñado de votos.

# Al acto asisten los barones del partido, Rajoy, Aznar y el filósofo Fernando Savater

El Gobierno está para servir a los ciudadanos y no para considerarse el amo de los ciudadanos", recalcó en el discurso en el que agradeció la asistencia de los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, por su "generosidad y compromiso vital con España". También participó el filósofo Fernando Savater, quien pidió usar las elecciones europeas para "poner contr las cuerdas a Sánchez".

Ante todos los presidentes autonómicos del PP, excepto la extre-



Feijóo y la plana mayor del PP encabezan la concentración contra la amnistía junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

#### JESÚS HELLÍN / E. P.

# Teresa Ribera: "El PP se ha mimetizado con la ultraderecha"

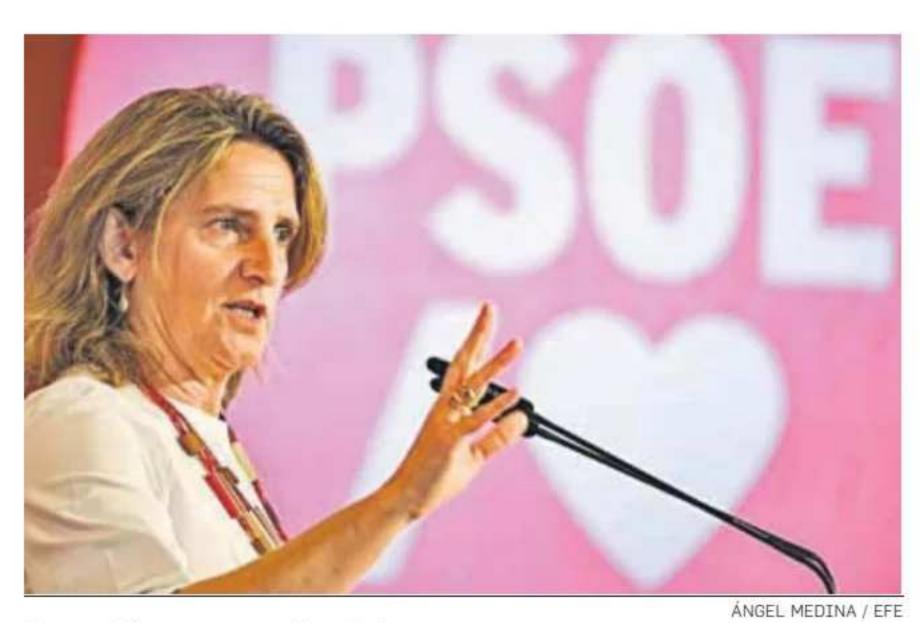

Teresa Ribera, ayer en Las Palmas.

La candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, acusó ayer al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber pasado de "blanquear a la ultraderecha" dándole entrada en gobiernos autonómicos a "mimetizarse con ella". En un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Ribera, su compañero de lista Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la alcaldesa de la ciudad,

Carolina Darias, ahondaron en el mensaje central del PSOE en esta campaña: mucho de lo que representa la Europa social está en riesgo si el 9 de junio crecen "la derecha y la ultraderecha". Teresa Ribera sostuvo que el PP "ha normalizado tanto a la ultraderecha que no tiene reparo en decir exactamente lo mismo" y se ha convertido así en "un partido sin vergüenza", algo ante el electorado progresista "no siempre ha reaccionado".

meña, María Guardiola, que permanece hospitalizada, y frente a la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Dolors Montserrat, Feijóo pidió el voto para mantener en Europa los valores de la "igualdad, la libertad y la dignidad, que no son eternos". "Ahora más que nunca hay hacerlo porque nos tienen entretenidos con estrategias peliculeras. Nos quieren siervos como los ministros que dicen que Sánchez es el amo. España no tiene amo", insistió.

"España no se vende, no se reparte" avisó el líder del PP, que lamentó que Sánchez con sus "numeritos" tenga al país "parado" y "no saque adelante ni una sola medida... pero eso sí, la amnistía que no falte".

"Le digo que ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión y hacer esos giros de guión y no es capaz de aprobar leyes, le pido que retire la ley de amnistía, que esta legislatura está perdida y... que ponga punto y final, que se disuelvan las Cortes y convoque elecciones" para ir "con la libertad y con la democracia por delante", recalcó.

Al mitin asistieron cerca de 80.000 personas según el PP y en torno a 20.000 según la Delegación del Gobierno. Se trata de la quinta movilización que convocan los populares, que ya se concentraron en Madrid en defensa de la

igualdad de los españoles y contra la amnistía en cuatro ocasiones anteriores: la plaza de Felipe II el 24 de septiembre; en la Puerta el Sol el 12 noviembre; y el Templo de Debod el 3 de diciembre; y la plaza de España el 28 de enero.

La concentración transcurrió en un ambiente festivo y los congregados que llevaban banderas de España y de Europa vitorearon a Feijóo como "presidente, presidente" al tiempo que se escucharon gritos de "me gusta la fruta".

Isabel Díaz Ayuso insiste: "Lo digo una vez más, me gusta la fruta, muchísimo"

Una frase que volvió reiterar Ayuso en su intervención para criticar al Gobierno "autoritario" de Sánchez. "Lo digo una vez más: me gusta la fruta, muchísimo", afirmó, aludiendo a la frase que el PP le atribuyó cuando fue cazada llamando "hijo de puta" al jefe del Ejecutivo. La presidenta madrileña denunció el "señalamiento" a su entorno familiar e ironizó con que el juez que instruya el caso de Begoña Gómez "va a tener que llevar casco y convoy de la ONU para entrar en su juzgado".

# España | PANORAMA

# Israel eleva la tensión al acusar al Gobierno de servir a Hamas

 El ministro de Exteriores publica un vídeo en el que mezcla imágenes del ataque del 7 de octubre con la leyenda "Gracias España"

#### Agencias MADRID

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, compartió ayer un vídeo en la red social X con imágenes de dos bailaores de flamenco intercaladas con ataques de Hamas y en el que se dirige directamente al presidente del Gobierno con el mensaje "Pedro Sánchez, Hamas le agradece su servicio".

A lo largo de todo el vídeo, que dura 18 segundos y que empieza con la bandera de Es-

Albares ve "execrable y escandalosa" la publicación de su homólogo israelí

paña, aparece escrito "Hamas: Gracias España", con música flamenca de fondo y tomas de milicianos de Hamas empuñando armas o disparando. También hay imágenes del ataque del 7 de octubre en el festival de música electrónica de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando Hamas irrumpió en la celebración.

Este mensaje se enmarca dentro de los reproches por parte de Israel a España por el reconocimiento al Estado de Palestina, que se hará efectivo mañana martes 28 de mayo en el Consejo de Ministros y que se hará junto con Irlanda y Noruega.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, consideró "escandaloso y execrable" el vídeo publicado ayer por su homólogo israelí. "El vídeo me parece escandaloso y execrable. Es escandaloso porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamas desde el primer momento y en todas sus acciones", afirmó Albares en una rueda de prensa en Bruselas junto al primer ministro palestino, Mohamad Mustafa.

"Lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a reiterar aquí, el pueblo de Israel es un pueblo amigo del pueblo español, e Israel, por supuesto, tiene derecho a tener su Estado", señaló el jefe de la diplomacia española.

Para Albares, el vídeo es también "execrable por el uso que se quiere, aunque no lo consigue, hiriente, de uno de los mayores símbolos de la cultura española como es el flamenco". Un símbolo de la cultura española del que dijo sentirse "especialmente orgulloso porque me encanta", señaló el ministro.

En las últimas horas, numerosas cuentas de X han distribuido grabaciones sin filtros ni advertencias de los momentos más crudos de la masacre del 7 de octubre. La circulación de estos vídeos se ha intensificado a raíz del anuncio de España, Noruega e Irlanda de su deci-



Fragmento del vídeo publicado por el ministro de Exteriores israelí.

sión de reconocer el estado Palestino el próximo 28 de mayo.

La cuestión palestina también estuvo presente en la concentración del PP contra la amnistía en la Puerta de Alcalá de Madrid. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no reconoce Palestina "por convicción" o por "la paz" sino que lo hace para que no se hable de "la corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno", en alusión a las actividades profesionales de su esposa, Begoña Gómez.

Feijóo acusó a Sánchez de "improvisar algo tan serio como el reconocimiento de un Estado". Recalcó que ha optado por "utilizar el pueblo palestino y el conflicto" para "para intentar cambiar el titular". "Y después, la vicepresidenta del Gobierno repitiendo las consignas de grupos terroristas", proclamó Feijóo, cosechando una ovación de los asistentes.

Dicho esto, el presidente del Partido Popular criticó que el Gobierno de PSOE y Sumar hayan conseguido el "aplauso" de Hamas.

# Albares aboga por esperar a los tribunales antes de hablar de genocidio

#### E. P. MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó ayer que la ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó "una opinión" sobre la demanda sudafricana contra Israel sobre que está cometiendo un genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"La ministra de Defensa, que es una magistrada, lo ha sido muchos años en el Tribunal Supremo, muy comprometida con los derechos humanos, ha expresado una opinión que es precisamente lo que se está dilucidando en estos momentos en la CIJ", indicó Albares.

Albares respondió así a la

Asegura que Robles solo expresó una opinión al dar por hechos los crímenes

pregunta de si el Gobierno de España hace suya la declaración del sábado de Robles en la que aseguró que lo que está ocurriendo en Gaza "es un auténtico genocidio".

La Embajada de Israel en España lamentó en la red social X, que la ministra de Defensa haya hecho "suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamas".

Albares dijo que precisamente lo que está haciendo la CIJ es analizar y dilucidar la demanda de Sudáfrica. "Como no puede ser de otra manera y además por una profunda convicción del Gobierno de España, y si me lo permite a mí personal, nosotros apoyamos siempre todas las instituciones internacionales y multilaterales", indicó.

# Bolaños avisa al PP de que tomará medidas "alternativas" si sigue bloqueando el CGPJ

#### Efe MADRID

El Gobierno recordó que ayer se cumplieron 2.000 días con el Consejo General del Poder Judical (CGPJ) caducado y volvió a avisar al PP de que si sigue "bloqueando" su renovación el Ejecutivo tomará medidas alternativas para que deje de estar paralizado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistió en que es "urgente" renovar "ya" este poder del Estado y devolverlo a la normalidad institucional y acusó al PP de "bloquear y secuestrar" el CGPJ "porque les conviene".

"Es inadmisible...y si el PP insiste en bloquear y secuestrar un poder del Estado obviamente tendremos que buscar alternativas para que ese bloqueo no se prolongue", recalcó en un comunicado después de publicar en la red social X que los populares están manteniendo un comportamiento "ilegal" y "contrario a la ley y a la Constitución".

"Hoy se cumplen 2.000 días de

bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Este es el comportamiento mas contrario a la ley, a la Constitución y antieuropeo del PP en toda la democracia. La Justicia no puede esperar. Queremos renovar con acuerdo. Pero si el PP sigue poniendo excusas, buscaremos alternativas", afirmó Bolaños en X.

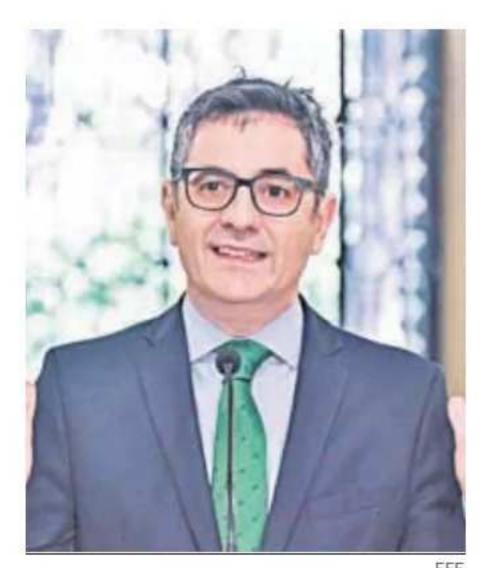

Félix Bolaños, ministro de Justicia.

# PANORAMA | España

# TRIBUNA DE OPINIÓN

• Los ciudadanos tienen derecho a conocer las motivaciones que han llevado al Gobierno a reconocer el Estado palestino sin exigir contrapartidas y saltándose la postura de la UE

# Despotismo ilustrado



Pedro Sánchez, en abril con un grupo de refugiadas palestinas en un campo de refugiados de la ONU en Jordania.



UCHOS seres humanos tendemos a imaginar nuestros esquemas mentales reproducidos en animales domésticos o, incluso, seres inanimados. Yo habría apostado por que mi perro, ya fallecido, razonaba como cualquier persona. Y a menudo me enfado con mi teléfono móvil como si de verdad tuviera voluntad propia: la de ponerme las cosas más difíciles.

De la misma forma, suponemos que las naciones, feliz producto de nuestra razón para hacer posible la convivencia armónica y facilitarnos seguridad y servicios, piensan como las personas. Creemos que si China acosa a la isla de Taiwán o si Estados Unidos se opone a la entrada de las tropas israelíes en Rafah es porque una y otro persiguen sus objetivos geoestratégicos. Y no. Las cosas casi nunca funcionan así. No deciden las naciones, sino

sus gobiernos. No son los intereses nacionales sino los de los líderes los que dan sentido a la política exterior. Mientras la geoestrategia sugiere los pretextos, casi siempre es en la política doméstica donde se esconden las verdaderas razones de muchas de las decisiones que nos sorprenden. La más grave de todas, la de ir a la guerra.

Para comprobar esta anomalía en pequeña escala —los experimentos con gaseosa—pongamos la lupa en nuestra nación. Después de todo es la que mejor entendemos. ¿Cuáles son las razones geoestratégicas del cruce de insultos entre el Gobierno de España y el de Argentina que ha terminado con la retirada de nuestra embajadora en Buenos Aires? Pues cosas parecidas ocurren en la China de Xi Jinping, en la Rusia de Putin o en los EEUU de Biden, que se parecerían muy poco a los de Trump.

La política, hoy -y no solo en España- se revitaliza con las trifulcas. Y es culpa nuestra porque, como ocurre cuando los delanteros simulan un penalti en el área contraria, solo se lo reprochamos al equipo que no nos representa. Sin embargo, no me gustaría reducir este análisis a una anécdota casi infantil, y no lo digo en

sentido figurado: cuando eran pequeños, mis hijos también se insultaban y acusaban al otro de haber empezado primero. Lo ocurrido estos días entre los gobiernos de España y Argentina—no entre las naciones— puede extrapolarse a otros pueblos, a otros lugares, a otras decisiones en las que la humanidad se juega mucho más.

## SI FUERAN LAS NACIONES...

Si las naciones tuvieran corazón, cerebro y sentimientos propios, rara vez irían a la guerra. Y, desde luego, nunca andarían enredando con la amenaza nuclear. Pero no tienen nada de eso. Los pueblos del pasado luchaban durante décadas por los derechos de sus reyes. ¿Y los de hoy? Sigue sin ser fácil poner los intereses nacionales por encima de los de los líderes. La democracia, desde luego, no lo garantiza. No fueron los intereses de los EEUU, sino los del presidente Bush –que iba detrás en las encuestas para su reelecciónlos que estuvieron detrás de la invasión de Iraq en 2003. ¿Culpa del pueblo norteamericano por elegir mal? Puede. Pero, ya que estamos, al menos ellos tuvieron la posibilidad de hacerlo.

En España, al presidente del Gobierno no lo elige el pueblo directamente, como en Francia o los EEUU, sino el Congreso de los Diputados. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña, pero allí los diputados son elegidos individualmente por los ciudadanos. En nuestro país hemos escogido un mecanismo diferente, el de las listas cerradas por los partidos. Así es nuestra Constitución y, desde luego, debemos respetarla. Además, y ya que no tenemos potestad para escoger personalmente a nuestros líderes, existe al menos un mecanismo –el programa electoral-que materializa el contrato

Nos gusta pensar que la política exterior es de Estado, pero responde al interés de los líderes

que suscribimos con los partidos que actúan de intermediarios entre los españoles y el poder.

Por desgracia –en realidad, por falta de interés de los españoles– los programas electorales no dan muchas respuestas sobre seguridad, defensa o política exterior.

Nos gusta pensar que se trata de políticas de Estado, de largo plazo, avaladas por el acuerdo de Gobierno y oposición. Pero me quedaría corto si dijera que no estoy seguro de que eso sea lo que ha ocurrido con el cambio de postura española sobre el Sahara Occidental, la ausencia en la misión de la UE en el mar Rojo, el reconocimiento de Palestina o la retirada de la embajadora en Buenos Aires.

#### EL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA

De todos estos asuntos, el más importante es, sin la menor duda, el reconocimiento de Palestina que acaba de anunciar nuestro presidente. Estoy convencido de que la gran mayoría de los españoles desea que se produzca. Pero el diablo está en los detalles. Hay quien piensa que hacerlo ahora es un espaldarazo a Hamas, y uno de los que lo ve así es la propia organización terrorista. A otros les parece que hacerlo sin contrapartida alguna –se podría pedir a cambio el reconocimiento del derecho de Israel a existir o, al menos, la liberación de alguno de los niños secuestrados o de sus cadáveres-es perder una de las pocas bazas que tiene España para contribuir a una paz justa. Habrá, por último, quien crea que hacerlo en desacuerdo con la UE es debilitar a esa Europa que tanto criticamos porque su desunión la convierte en un enano político.

Seguro que hay respuestas válidas para todas esas cuestiones que van más allá de la supervivencia de un gobierno de coalición en el que una parte canta consignas –desde el río hasta el mar– que son consideradas delitos de odio en otras naciones europeas. Pero me gustaría tanto conocerlas que casi hasta llego a sentir que, como en mí también reside una pequeña parte de la soberanía nacional, tengo cierto derecho. Si no constitucional, al menos moral.

No se trata, por supuesto, de cuestionar la legitimidad de un gobierno salido de las urnas en la forma que determina la Constitución. Pero tampoco creo que esté de más pedir a nuestros líderes que, en aquellos asuntos de importancia crítica y no cubiertos por los programas electorales, se informe al pueblo soberano y se escuche su voz. Cuando se trata de política exterior, seguridad y defensa, no solo este Gobierno sino todos los que recuerdo en nuestro país están mucho más cerca de los postulados del despotismo ilustrado -todo para el pueblo pero sin el pueblo- que a los que de ese Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que predicó Abraham Lincoln.

# Mundo | PANORAMA

# Hamas ataca territorio israelí con cohetes por primera vez en meses

 Hasta ocho proyectiles son lanzados desde Rafah hasta el centro de país, incluida Tel Aviv 

El ataque apenas produce daños

Agencias JERUSALÉN · EL CAIRO

El Ejército israelí confirmó ayer el lanzamiento de ocho cohetes desde Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, hacia el centro de Israel, incluido Tel Aviv, en un ataque que fue reivindicado por el grupo islamista Hamas y que constituye el primero contra la zona en unos cuatro meses. "Tras las sirenas, se identificaron ocho proyectiles que cruzaban desde la zona de Rafah hacia territorio israelí y varios de ellos fueron interceptados", detalla un comunicado militar.

El ataque apenas provocó daños, la mayoría relacionados con la caída de metralla sobre poblaciones. Una mujer resultó herida leve cuando la metralla golpeó el tejado de su casa en Herzliya (a unos 13 kilómetros de Tel Aviv), según informó la policía.

Los paramédicos del equipo de rescate israelí tuvieron que atender a otras dos mujeres, a las que afectó la caída de la metralla

cuando se dirigían a un refugio durante el ataque, sin puntualizar en qué población.

Otro cohete cayó en un descampado de Kfar Saba, a unos 19 kilómetros de la capital israelí.

Un portavoz militar ya adelantó la semana pasada que el Ejército israelí cree que el grupo islamista palestino Hamas dispone en Rafah de un arsenal de cohetes con capacidad para alcanzar el centro de Israel y que harían uso de él a medida que las tropas israelíes avanzaran hacia el interior de esa ciudad del extremo meridional de Gaza, fronteriza con Egipto.

El brazo armado de Hamas, las brigadas de Al Qasam, confirmó el lanzamiento de "una batería de cohetes en respuesta a las masacres sionistas contra civiles".

Las sirenas antiáereas se oyeron en Tel Aviv y otras ciudades cercanas y seguidamente las explosiones de la Cúpula de Hierro, el sistema de defensa antiaérea israelí, interceptando los proyectiles. Los servicios de emergencia informaron de que cayó metralla en varios lugares, en la ciudad de Ranana, al norte de Tel Aviv, y también en las urbes de Petah Tikva y Bnei Brak.

Apenas una hora después del lanzamiento de los cohetes, un nuevo ataque -reivindicado por Yihad Islámica Palestina- hizo sonar las alarmas en las comunidades próximas a la Franja de Gaza, según difundió el Ejército.

Por otro lado, al menos 125 ca-

Comienzan a entrar camiones con ayuda humanitaria en Gaza tras 20 días de bloqueo

miones con ayuda entraron ayer desde Egipto a la Franja de Gaza a través del paso de Kerem Shalom, controlado por Israel, incluido combustible, informaron diversas fuentes egipcias.

Los camiones, cargados con cientos de toneladas de alimentos y combustible, empezaron a entrar en la madrugada de ayer desde el territorio egipcio al corredor que lleva a Kerem Shalom,

donde son inspeccionados por Israel, dijeron fuentes de seguridad y de la Media Luna Roja egipcia.

Se trata de la primera vez que Egipto envía ayuda a Gaza desde que Israel tomó hace veinte días el lado palestino del cruce de Rafah, en el sur del enclave y fronterizo con la Península del Sinaí.

La cadena de televisión egipcia Al Qahera News, cercana a los servicios de Inteligencia del país norteafricano, difundió imágenes de decenas de camiones haciendo cola en el territorio egipcio antes de moverse hacia Kerem Shalom, así como de "cuatro cisternas con combustible mientras entraban en el cruce".

"Los camiones, cada uno con entre 15 y 20 toneladas de alimentos, serán entregados a Naciones Unidas en el lado palestino", dijo una fuente de la Administración de Cruces de Egipto, que pidió no ser identificada.

Cientos de camiones de ayuda humanitaria, en su mayoría cargados con alimentos, habían quedado varados en Egipto sin poder ingresar a la Franja de Gaza desde el pasado 7 de mayo, cuando Israel tomó el lado palestino del cruce de Rafah, por donde entraba la mayor parte de ayuda a Gaza.

# Zelenski avisa de que Rusia agrupa más tropas cerca de Jarkov

Efe KIEV

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió ayer en un mensaje por vídeo dirigido a los líderes mundiales de que Rusia está realizando una nueva agrupación de tropas cerca de la frontera con Ucrania, a 90 kilómetros de la ciudad nororiental de Jarkov.

"Precisamente Rusia es la única fuente de agresión e intenta constantemente extender la guerra. Ahora mismo, en estos días, nos estamos defendiendo a 60 kilómetros al noreste de este lugar de un nuevo intento de asalto ruso", dijo Zelenski desde Jarkov, donde un ataque ruso el sábado contra un hipermercado de bricolaje y construcción dejó al menos 16 muertos y 43 heridos.

Agregó que "Rusia se está preparando para intentar acciones ofensivas también a 90 kilómetros al noroeste de aquí". "Otro grupo de tropas se está agrupando cerca de nuestra frontera. El que hace esto no quiere la paz", afirmó.

En su mensaje, Zelenski llamó, además, a los líderes mundiales a aumentar su apoyo en materia de defensa aérea y subrayó que "no hay nación que por sí sola pueda detener esta guerra sin ayuda".

## Sunak promete recuperar el servicio militar en Reino Unido

**Efe** LONDRES

El líder conservador y primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo ayer que, si gana las elecciones, impondrá un Servicio Nacional obligatorio a los jóvenes de 18 años, que podrán elegir entre estar un año en las Fuerzas Armadas o hacer un voluntariado en la comunidad.

La opción militar requerirá superar unas pruebas de acceso antes de realizar un periodo de formación bien en las Fuerzas Armadas bien en defensa cibernética, "donde participarán en operaciones de logística, ciberseguridad, de adquisición de suministros o de respuesta civil", se indica un comunicado.

La otra alternativa será ejercer de voluntario el equivalente a un fin de semana al mes (25 días al año) en la comunidad, con organizaciones como los bomberos, la Policía y el Servicio Nacional de Salud (NHS).



# Primera visita de un jefe de Estado francés a Alemania en 24 años

El mandatario francés, Emmanuel Macron, aterrizó ayer en Alemania para iniciar una visita de Estado de tres días al país, la primera de un presidente galo en 24 años. El presidente galo fue conducido al centro de la capital alemana, donde participó junto al jefe de Estado alemán, Frank Walter Steinmeier, en un debate de la "fiesta de la democracia". La visita del líder galo se produce cuando Alemania celebra el 75 aniversario de su Ley Fundamental.

# PANORAMA | Sociedad



# El Papa sustituye la homilía por un diálogo con niños

El Papa optó ayer por dejar de lado la homilía que tenía preparada para la misa de la Jornada Mundial de la Infancia en la plaza de San Pedro por un diálogo con los cerca de 70.000 niños que han partici-

pado. Francisco ha pedido a los niños que recen por los padres, por los abuelos, por los niños enfermos y, sobre todo, "por la paz para que no haya guerras.

# Las conductas suicidas atendidas en urgencias se disparan un 30%

 Los médicos de emergencias aseguran que el incremento ha sido exponencial en los últimos cuatro años, sobre todo en jóvenes

Begoña Fernández (Efe) MADRID

Las conductas suicidas se sitúan ya entre los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias y emergencias, con un aumento progresivo y exponencial en los últimos cuatro años, incremento que se sitúa en el 30% en el primer trimestre de 2024 en relación al mismo periodo de 2023.

Por cada persona que se suicida, entre 25 y 30 lo intentan al día y cinco requieren hospitalización, según estimaciones facilitadas por el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tato Vázquez, y el coordinador del grupo de salud mental, Ricardo Delgado, en la víspera del día internacional de las urgencias y emergencias.

Delgado, que es también subdirector de enfermería en la gerencia de emergencias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), admite que los datos son "muy sensibles", hay un problema de "registro" y posiblemente ese aumento del 30% es "inferior al real".

Al año, en los servicios de urgencias se atienden entre 100.000 y 120.000 intentos de suicidio y 20.500 requieren hospitalización.

No hace falta tener un trastorno mental, para tener un comportamiento suicida. Se calcula que el 50% de la población experimentará tendencias suicidas moderadas-severas. La crisis suicida es corta. Se estima que en la mitad de la población el pensamiento suicida dura 10 minutos.

Según explica la médico del servicio de urgencias del hospital universitario Gregorio Marañón (Madrid) y miembro del grupo de salud mental de Semes, Esther Gargallo, en este centro hospitalario se asisten al día hasta cinco casos de personas con conducta autolítica o ideación suicida, "y lo llamativo es que los pacientes son cada vez más jóvenes".

Según Delgado, las cifras del Gregorio Marañón son extrapolables al resto de hospitales de España, lo que supone que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con importantes centros sanitarios, se pueden estar viendo diariamente en los servicios de urgencias de 100 a 120 pacientes con ideas autolíticas, sin contar la asistencia de los servicios de emergencias.

Respecto al perfil del paciente que acude a urgencias tras una tentativa de suicidio, Delgado

Por cada persona que se quita la vida hay entre 25 y 30 que lo intentan y cinco requieren ingreso

señala que es más frecuente en personas de 65 años y más, jóvenes y adolescentes.

También coinciden estos expertos en que la mayoría de personas que intentan quitarse la vida lo tienen planificado, dejan un mensaje y son descubiertos por sus familiares. Generalmente recurren a ingestas de medicamentos. Para el coordinador del grupo mental de Semes, frenar estas conductas suicidas requiere el impulso de la administración: "Hay un plan nacional de 2017 que no se ha puesto en marcha y este es un problema que hay que afrontar, porque los fallecimientos por suicidio superan los accidentes de tráfico y los siniestros laborales incluso habiendo muertes que no llegan a registrarse", explica.

El coordinador del grupo de salud mental de Semes considera que la creación de la especialidad de urgencias supondrá un paso para subsanar la falta de formación para asistir a estos pacientes complejos, por los recursos que precisan.

También Gargallo, del grupo mental de Semes, explica que, hasta ahora, la formación de los profesionales es autodidacta, se adquieren conocimientos a base de experiencia y autoformación.

Con la nueva especialidad, que esperan esté aprobada en junio y eche a andar en 2025 con la convocatoria de las primeras 500 plazas MIR, se ofrecerá un aprendizaje reglado y homogéneo que redundará en la calidad asistencial.

# Doce personas heridas tras turbulencias en un vuelo Doha-Dublín

Efe LONDRES

Ocho pasajeros fueron hospitalizados ayer en Dublín (Irlanda) por heridas sufridas durante un periodo de turbulencias en un vuelo procedente de Doha (Catar), informó un portavoz del aeropuerto de la capital irlandesa.

Un total de seis pasajeros y seis miembros de la tripulación experimentaron lesiones cuando el avión de Qatar Airways sobrevolaba Turquía, pero solo ocho necesitaron ingresar en un centro médico al final del trayecto.

El portavoz indicó que el Boeing 787-9 aterrizó a tiempo y de forma segura en el aeropuerto de Dublín poco antes de las 12 GMT, cuando ya les esperaban los servicios de emergencia.

"Todos los pasajeros fueron evaluados por lesiones antes de desembarcar del avión. Posteriormente, ocho pasajeros fueron trasladados al hospital", dijo.

El suceso se produce después de que hace unos días un británico de 73 años muriera y más de cien pasajeros resultaran heridos cuando un vuelo de Singapore Airlines procedente de Londres sufrió graves turbulencias.

## Una avalancha causa 650 muertos en Papúa Nueva Guinea

Efe SIDNEY

Una agencia de Naciones Unidas estimó ayer que más de 670 personas murieron en la avalancha de tierra que en la madrugada del viernes sepultó una aldea remota al norte de Papúa Nueva Guinea.

El responsable de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Papúa Nueva Guinea, Serhan Aktoprak, declaró a la televisión estatal australiana ABC que según las nuevas estimaciones, más de 150 casas quedaron enterradas por una capa de rocas y tierra de entre seis y ocho metros de profundidad y temen que más de 670 personas hayan perdido la vida.

La ONU matizó que el número de muertos confirmados hasta el momento por el equipo de respuestas de emergencia es de cinco, aquellos cuyos cadáveres han sido recuperados.

# Economía PANORAMA

# Sabadell teme una fuga de talento y parálisis del negocio por la opa de BBVA

 Afirma que se pueden ir trabajadores por el posible recorte de plantilla y lamenta no poder llevar a cabo operaciones corporativas

#### E. P. MADRID

Banco Sabadell considera que la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que ha anunciado BBVA sobre su capital expone al banco a "múltiples incertidumbres", entre las que se encuentra una posible fuga de talento y un coste de oportunidad por la parálisis que le impone el deber de pasividad.

"No es posible prever la duración del proceso de revisión regulatoria y autorización por la CNMV de la opa (...) ni el resultado que, eventualmente, de ser aprobada, pueda tener la opa", ha alertado Sabadell en su documento de registro universal, que es un folleto que publica anualmente. Así, el banco liderado por César González-Bueno considera que existe una incertidumbre sobre las "eventuales consecuencias" que la opa de BBVA tenga sobre los acuerdos que tiene el banco en negocios de seguros de vida y generales, gestión de activos y depositaría institucional, así como del coste que pueda derivarse para el banco de la extinción de dichos acuerdos.

Cuando anunció la oferta, BBVA indicó que esperaba lograr unas sinergias de 850 millones y tener unos costes de 1.450 millones, que se traduciría en un consumo de 30 puntos básicos de capital.

La semana pasada, González-Bueno indicó que los cálculos del Sabadell es que los costes serían mucho más elevados. Por un la-



González-Bueno, CEO de Sabadell.

do, porque consideran optimista el múltiplo de costes/sinergias de 1,7 veces, cuando para Sabadell lo más ajustado serían tres veces, es decir, que para unas sinergias de 850 millones el coste alcanzaría los 2.550 millones.

Asimismo, el CEO de Sabadell recordó que el impacto que calcula BBVA no incluye la ruptura por las joint-ventures, especialmente las que Sabadell tiene con Amundi en gestión de activos y con Zurich en bancaseguros. "Esa cifra no la puedo dar porque no es pública, pero es significativa y el consejo también la incluyó", indicó la semana pasada.

La opinión del primer ejecutivo de Sabadell coincide en este punto con la de varios analistas del sector, que consideran que el cálculo de un gasto de capital de 30 puntos básicos para esta adquisición es optimista. Otro de los riesgos que enumera el banco en su documento es la posible pérdida de personal cualificado que busque nuevas oportunidades "ante el riesgo de pérdida de su empleo en el caso de prosperar la opa".

Como es habitual en estos casos, parte de las sinergias de costes proceden de la reducción de plantillas para evitar duplicidades. El propio presidente de BBVA, Carlos Torres, reconoció durante la rueda de prensa posterior al anuncio de la opa, el 9 de mayo, que habrá salidas de empleados. No obstante, el objetivo de BBVA es que se haga con "medidas no traumáticas".

Finalmente, Sabadell ha avisado de que la opa también supone una incertidumbre por las "posibles pérdidas de oportunidades de negocio como consecuencia de las limitaciones a la actuación de los órganos de administración y dirección del Sabadell durante la pendencia de la OPA".

# El Euríbor encadena dos descensos seguidos tras bajar en mayo

#### Efe MADRID

El Euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, cerrará mayo previsiblemente a la baja, con una tasa media del entorno del 3,67%, y abaratará por segunda vez consecutiva las cuotas de estos créditos que se revisen anualmente.

Según datos de mercado, el Euríbor alcanza de forma provisional en mayo una tasa media del 3,667%, inferior al 3,703 % de abril, cuando bajó tras dos meses consecutivos de ascensos, y redujo las hipotecas variables con revisión anual por primera vez en más de dos años.

En mayo, el indicador registrará su segundo retroceso en tasa interanual, ya que hace un año, en mayo de 2023, se situó en el 3,862%.

Esto se traduce en que las cuotas de los hipotecados que revisen su interés de forma anual registrarán nuevamente una rebaja en sus cuotas.

El indicador se situará previsiblemente en el 3,66%, dos décimas menos que en 2023

"Si bien por el momento estas rebajas todavía son pequeñas, lo importante es el cambio de tendencia del indicador", destacan los analistas de la fintech Ebury.

Como consecuencia, en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y un interés del 1 % más el Euríbor, la rebaja será de unos 16 euros al mes, o 192 euros al año.

En el caso de una hipoteca media de 300.000 euros con las mismas condiciones que la anterior, el ahorro será de unos 33 euros mensuales, o 396 euros anuales.

Ebury explica que la gran pregunta ahora es qué ocurrirá con el Euríbor en los próximos meses, y añaden que como siempre, esto dependerá de la evolución de los tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE).

En su reunión de abril, el BCE mantuvo los tipos sin cambios, pero "podría ser la última vez, ya que el banco central dejó claro a los mercados que está dispuesto a relajar la política monetaria en su próxima reunión de junio", añaden.

# El Gobierno obliga desde julio a renovar el 40% de los ascensores

La nueva norma de seguridad conlleva adaptaciones que oscilan entre 800 y 30.000 euros

#### Efe MADRID

La nueva norma de revisión de ascensores afectará a entre un 35 y un 40% de los instalados en toda España, que tendrán que acometer unas reformas cuyo coste pueden llegar a rondar los 30.000 euros en los casos más complejos y que se estima que puede tardar unos siete años en realizarse al completo. La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) apunta que a cierre de 2023 había 1.180.000 elevadores en España.

El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de abril la Instrucción Técnica Complementaria ITC relativa a la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores. Dos semanas después se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor el 1 de julio.

Marta Ladero, asesora legal

de la Feeda explica que la reciente normativa busca implementar medidas de seguridad que actualmente incorporan los nuevos ascensores en los elevadores más antiguos.

Entre los requisitos que se incluyen está, por ejemplo, la nivelación de los elevadores para limitar el desnivel entre el interior del mismo y la parte exterior, con el objetivo de evitar accidentes.

La norma también recoge la detección en puertas con cortinillas no solo por haz puntual, para evitar atrapamientos por las puertas de cabina. Los más antiguos suelen tener instaladas dos fotocédulas en la parte inferior, mientras que los más modernos disponen ya de sistemas de barreras fotoeléctricas que cubren una mayor superficie

El arco de precios para llevar a cabo las mejoras es muy amplio, el coste puede oscilar entre los 800 euros por una instalación sencilla de comunicación bidireccional hasta los 30.000 euros que puede costar el trabajo de una adaptación del contrapeso muy complicada.



Ascensor del museo Reina Sofía de Madrid.

# PANORAMA | Cultura

# JOSÉ MATEOS. POETA

 El jerezano reúne sus versos desde los años 80 hasta la actualidad en 'Los nombres que te he dado', un volumen en el que reivindica la belleza y el misterio que escapan de la grandilocuencia

# "La poesía es una palabra que titubea: habla de lo que no puede expresarse"

#### **Braulio Ortiz**

"Hay grandes figuras de nuestra cultura, grandes escritores que creen en las palabras, en los nombres, en el lenguaje, que parecen no darse cuenta de que los nombres son mentira", escribió hace unos años José Mateos a propósito de Otras canciones, un libro en el que el poeta jerezano se alineaba en las filas de los autores más modestos, los huérfanos de certezas que "van dando palos de ciego en los muros del idioma y abriendo a veces agujeritos por donde entra un hilo de claridad". Porque en esa sencillez Mateos advertía un milagro: la luz "que entra por una pequeña ranura suele entrar siempre con más intensidad".

"Creo que la poesía es una palabra que titubea, que tartamudea casi. Lo que tiene que decir es inexpresable, porque habla de temas que el hombre nunca va a comprender, porque aborda emociones inabarcables. Busca la profundidad de todo lo real: el hecho de que nosotros estemos aquí, existamos. Y un esfuerzo así, intentar describir y delimitar ese misterio, te deja sin palabras", explica Mateos ante un ejemplar de Los nombres que te he dado, el volumen que recorre su poesía desde los años 80 hasta la actualidad y que edita la Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalia.

Una publicación que el creador vive "entre la emoción y la perplejidad por todo lo que he escrito" y en cuyas páginas Mateos camina, como señala Vicente Gallego en un hermoso prólogo, "hacia un paulatino adelgazamiento en su decir": provisto de una sabiduría discreta, amiga de lo menor, enemiga de la solemnidad. "Como esas flores sin nombre / que hay en los cementerios / quisiera hacer mis poemas", canta en unos versos en los que reivindica el "silencio" y rechaza "el dogal riguroso" de los textos "bien hechos". A lo largo de los años, insistirá en la rara plenitud de la cautela: "Es noche y lo sé todo, /pero todo lo que sé, / lo sé a tientas".

"Uno de los enemigos de la poesía es la obviedad", comenta Mateos en una entrevista en Sevilla, donde presentó su libro la semana pasada. "Detrás de todo lo que hacemos hay una cultura, una tradición, unos conocimientos que hemos heredado. Creo que era Lévi-Strauss el que sostenía que si le enseñas un objeto a un salvaje, te



El poeta José Mateos (Jerez de la Frontera, 1963), fotografiado la semana pasada en Sevilla.

preguntará qué es; si se lo muestras a un occidental, te preguntará para qué sirve. El poeta tiene que deshacerse de esa forma de ver el mundo que se ampara en lo útil, de las lecciones aprendidas, y observar con ojos limpios", argumenta el autor, que en muchas ocasiones ha dejado esa voluntad por escrito: "Mira el jilguero: No es nada. /miedo y plumas. Sin embargo, / escondido entre las ramas, / puede hacer que cante un árbol".

En los libros que conforman Los nombres que te he dado, Mateos se aferra a esa luz vibrante que se cuela por los resquicios y despliega una poesía esperanzada. "Hay que insistir en la canción que salva", anota en un fragmento de su poemario Cantos de vida y vuelta, aunque más adelante, dentro de ese libro, reconozca "qué / difícil de cantar es la alegría". El jerezano ahonda en esa idea en persona: "Cuando uno es feliz prefiere vivir a detenerse y dejarlo por escrito. La poesía, por lo general, canta la pérdida de esa dicha, canta a lo que ya no está; es un diálogo también con la muerte: el primer poeta es Orfeo, que viaja al más allá, y

desde entonces todos estamos rescatando cadáveres e intentando que revivan. Pero en ese ejercicio hay algo de luz: al ponerle música a un dolor, a un sentimiento, apuestas por la armonía frente al caos del mundo". Piezas como Navidad con Alzheimer revelan esa cualidad de la poesía como un campo de fuerza contra la tristeza: una madre afectada por la demencia rescata del limbo en el que

**66** Diría que el poeta está entre el pintor y el filósofo: le gusta la belleza, pero anhela también la reflexión"

vive, de su "noche de retazos sin recuerdos", dos ideas, membrillo y pan tierno, que conmocionan a sus hijos. "Y esas palabras nos bastan / para ser niños de nuevo".

Mateos, también artista que ha expuesto sus acuarelas y paisajes, incorpora a sus poemas apuntes del natural y homenajes a cuadros del Museo del Prado, pero cree que la pintura y la poesía "son disciplinas muy distintas. La primera se queda en la superficie, en la piel de las cosas. No entra más adentro, y no le hace falta, está enamorada de lo que ve. Es simbólico que Homero, el padre de los poetas, fuera ciego, desconfía de lo que tiene ante sí y necesita ahondar, ir más allá. Diría que el poeta está entre el pintor y el filósofo: le gusta la apariencia, pero anhela también la reflexión".

En su prólogo, Vicente Gallego define a Mateos como un alma libre que ha escapado de "la fealdad del mundillo literario", y en su conversación el jerezano exhibe su independencia. "Tengo muy buenos amigos que se dedican a esto y a los que admiro, pero huyo de los malos poetas, porque siempre te piden un prólogo, o una presentación, y acabas mintiendo. He intentado ser, sólo en la poesía, quizás en otros órdenes de la vida no he podido, fiel a lo que pienso, coherente con lo que siento", declara antes de mostrar su desacuerdo con los premios. "He estado en jurados donde la calidad li-

teraria no era lo más importante, donde sobrevolaba la consigna de que había que distinguir a una mujer por eso de la discriminación positiva... Y después están los galardones institucionales, como el Cervantes, que se otorgan a voces complicadas como Juan Gelman y Cristina Peri Rossi, y hay chavales que compran sus libros y que concluyen que si la poesía es ese galimatías no les interesa".

Los nombres que te he dado se cierra con Tratamiento y delirio, un libro que Mateos compuso en las sesiones de quimioterapia que recibía, "entre el asombro de la belleza y el escándalo del sufrimiento que veía... No me gusta la poesía en la que el autor presume de estar sufriendo, pero un amigo me convenció de que lo publicara, que podía ayudar a los lectores". Porque el poeta, incluso en los estragos de la enfermedad, insiste en la canción que salva, celebra "la suerte de haber sido el huésped de la vida, / por un poco de tiempo", y suscribe una promesa que se hizo años antes a sí mismo, en otros versos: "No insistas, corazón, / inútilmente: /nunca / maldeciré la vida".

# Toros TOROS

# Otra tarde gris en la isidrada con tendidos llenos y vacío en el ruedo

Diego Ventura estuvo a punto de alcanzar el triunfo con el quinto pero falló con el acero

CORRIDA MIXTA DE FERIA DE SAN ISIDRO EN LAS VENTAS

ganadería de Montalvo, cinqueños y de serios cuajo y cabezas, que resultaron manejables a falta de un mayor fondo de raza y de entrega, y uno del hierro de José Vázquez, también con cinco años, en sustitución del devuelto toro sexto, con trapío, bien armado, manso en varas y también manejable; y dos, despuntados para rejones, de El Capea (primero y cuarto de la suelta), en el tipo del encaste, con gran clase y movilidad uno y noble pero aplomado el otro.

REJONEADOR: Diego Ventura

vestido con chaquetilla de color tabaco:
rejonazo trasero contrario (silencio); dos
pinchazos, otro pinchazo hondo y
rejonazo trasero (ovación).

#### **MATADORES DE TOROS:**

Cayetano, de terno azul turquesa y azabache: pinchazo, estocada desprendida y descabello (silencio); estocada delantera contraria y estocada baja (silencio tras dos avisos). Ginés Marín, de vestido de torear verde esmeralda y oro: media estocada desprendida y descabello (ovación tras aviso); estocada trasera desprendida (silencio).

INCIDENCIAS: Entre las cuadrillas, destacó la eficiente y templada brega de Joselito Rus. Decimoquinto festejo de abono de la feria de San Isidro, con cartel de "no hay billetes" (unos 23.000 espectadores), en una tarde calurosa con algunas rachas de viento.

### Paco Aguado (Efe) MADRID

La corrida celebrada en la tarde de ayer en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, decimoquinta del abono, repitió el que está siendo el patrón de una gris feria de San Isidro, con el octavo lleno que se registra de cartel "de no hay billetes" en los tendidos venteños y un vacío de resultados artísticos y contadísimos triunfos, como el que esta vez perdió el rejoneador de La



El adorno llamado 'la suerte del teléfono', que inventara Arruza en la lidia a pie, ejecutado por Ventura a caballo.

Puebla Diego Ventura del quinto toro de la tarde por fallar con el rejón de muerte.

Aun así, esta mal llamada "corrida mixta" –para responder a
tal clasificación del tipo de espectáculo se debían haber lidiado, a pie o a caballo, toros y novillos, lo que no fue el casomantuvo el mismo tono plano
de la mayoría de los festejos celebrados en el actual abono isidril que ya ha pasado su ecuador, sin que tampoco el toreo a
caballo diera para mucho.

En realidad, Diego Ventura no rrió en exceso a su ayuda para

acabó de estar a la altura de la gran calidad del primer toro de la tarde, un precioso murube de El Capea que galopó incansable y derrochó calidad tras sus caballos, sin acusar siquiera las hasta tres vueltas completas al ruedo que, al hilo de las tablas, le hizo dar el rejoneador llevándolo pegado al costado del castaño Fabuloso.

Como tampoco mermaron su entregada clase los muchos capotazos que le dieron los auxiliadores del sevillano, que recurrió en exceso a su ayuda para poder templar al toro de la ganadería de El Capea, en una faena sin su garra y su ajuste habituales que acabó siendo silenciada después de que *Bolillero* se llevara una fuerte y justa ovación en el arrastre.

Sin estar tan centrado y sobrado como es norma de sus actuaciones –entre ellas la que le valió un rabo hace seis años en esta misma plaza de toros–, lo más reseñable de la actuación de Diego Ventura llegaría con el cuarto de la suelta, al que clavó un innecesario segundo rejón

de castigo que llevó al toro a pararse más de la cuenta.

Pero esa circunstancia de pararse fue la que precisamente, y contando con la nobleza del enemigo, le permitió al jinete recrearse en los adornos y en el rejoneo más efectista, calentando así por una sola vez en la tarde al agradecido público de los domingos en la plaza de Las Ventas, al que luego no dio opción a pedirle la oreja por su fallos con el rejón definitivo.

En el capítulo del toreo a pie tampoco hubo mucho que celebrar ni jalear, pese a que los serios y muy armados toros de la vacada de Montalvo, y el sobrero del hierro de José Vázquez, se dejaron hacer dentro de su corto fondo de raza y su medida entrega tras los engaños.

A pie los toros, serios y muy armados, se dejaron hacer dentro de su corto fondo de raza

Cayetano, que volvía a la plaza de Las Ventas dos días después de sufrir una fuerte paliza de un toro del hierro de Conde de Mayalde, muleteó con dudas e imprecisiones a los dos ejemplares de su lote, un primero venido muy a menos y un segundo que quiso tomar su muleta pero que, por momentos, sin el mando necesario, estuvo a punto de desbordarle.

Más seguro se vio al matador de toros extremeño Ginés Marín, solo que a los dos largos empeños que fueron sus faenas de muleta les faltó la suficiente convicción, tardando demasiado en dar el paso adelante para imponerse al cornalón toro tercero, que fue un ejemplar noble pero apagado, y a ese sobrero de la ganadería de Vázquez, sin demasiada clase y al que Ginés Marín encontró algo tarde el punto de encuentro, justo cuando la tarde mixta del abono isidril volvía a perderse en lo insustancial.

# Curro Romero se rompe la cadera tras sufrir un accidente doméstico

El torero, de 90 años, será operado el miércoles en el Hospital Virgen Macarena

## Álvaro Rodríguez del Moral

Con una fractura de la cabeza del fémur derecho, Curro Romero se encuentra hospitalizado en el Hospital Virgen Macarena a la espera de ser intervenido, lo que un principio está programado para pasado mañana, miércoles. Todo sucedía el pasado viernes cuando al intentar levantarse sin

ayuda perdió el equilibrio. Pudo levantarse con ayuda, pero no sentía mucho dolor. Y ese viernes transcurría con absoluta normalidad y hasta ahí no se encontraba motivo para la alarma.

Transcurrían las horas y el sábado estuvo viendo por televisión la corrida de Madrid y el partido del Betis en el Santiago Bernabéu, pero ya los dolores iban acentuándose. Ayer pretendía ver por la tele el debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros, pero ya se encontraba muy dolorido y a mediodía, Carmen, su mujer, decidió hospitalizarlo. Se eligió el Macarena porque ahí

es donde ha sido ingresado en algunos procesos recientes. Inmediatamente decidieron intervenir quirúrgicamente, pero su historial clínico registra que necesita medicación anticoagulante, por lo que se aplazó hasta el miércoles.

Curro Romero cumplió 90 años el pasado 1 de diciembre y su última aparición pública fue el pasado 16 de los corrientes en el Parlamento andaluz en el acto de defensa de la Tauromaquia. Días antes le entregó a Pablo Aguado el trofeo de El Corte Inglés al mejor toreo de capa y que lleva su nombre. Este percance



FRANCISCO J. OLMO / E

Curro Romero, la semana pasada en el Parlamento andaluz.

ha coincidido en la fecha con aquella tormenta que él desató en Las Ventas el 25 de mayo de 1967 y que se hizo leyenda en el toreo porque al día siguiente abría la Puerta Grande de Madrid en hombros junto a Diego Puerta y Paco Camino.

# DP DEPORTES

# **CÓRDOBA CF**

## EL

# **ESCÁNER**

Rafael Cano córdoba

Se acabó la liga regular y llega el momento de la verdad para el Córdoba CF. Los blanquiverdes cerraron con un triunfo un campeonato en el que han rendido muy cerca del sobresaliente, viéndose únicamente superados por un Castellón que marcó cifras de récord en la Primera Federación para hacerse con el ascenso directo pese a hincar la rodilla en los dos enfrentamientos directos ante el Córdoba. Una vez concienciado de que la vía para conseguir el ascenso es el play off, el Córdoba llega en buen momento y cargado de argumentos para ser optimista de cara a las eliminatorias finales.

Y es que los números del equipo que dirige Iván Ania hablan por sí solos. El Córdoba acaba la

Solo un Castellón para la historia ha eclipsado el gran curso cuajado por los blanquiverdes

temporada con 77 puntos, unos números que le permiten entrar en su propia historia como el conjunto que ha conseguido más puntos en la historia de la entidad en una tercera categoría, superando los registros firmados en las campañas 1980-81 y 1994-95. En ambos casos hablamos de ligas en las que el triunfo se contabiliza con dos puntos, por lo que hay que extrapolar los datos a las reglas actuales. Eso da una buena idea del tiempo que ha pasado y lo meritorio del logro de los blanquiverdes.

Pero no solo en su propia historia quedará grabado este Córdoba CF de Iván Ania, que también acumula números que destacan en los registros de la Primera Federación. En sus tres años de existencia, solo tres equipos han alcanzado más puntos que el cuadro blanquiverde.



Los jugadores del Córdoba CF saludan a sus aficionados tras el partido ante el Algeciras.

MIGUEL ÁNGEL SALAS

# Motivos para creer en el ascenso a Segunda

Los blanquiverdes llegan en buen momento al 'play off' y convencidos de sus opciones de éxito en las eliminatorias • Si logran doblegar a la 'Ponfe', el rival en el cruce definitivo sería el Barcelona Atlètic o el Ibiza

puntos), el Castellón del presente curso (82 puntos) y el Deportivo de La Coruña también del presente ejercicio (78 puntos). Estos tres equipos ascendieron de manera directa con esos registros, lo que evidencia el infortunio que ha tenido este brillan-

Fueron el Racing de Santander te CCF de cruzarse en su camino de la temporada 2021-22 (82 con un Castellón imparable, al que pese a todo hizo hincar la rodilla en dos ocasiones.

Aunque la vía directa terminó escapándose, el Córdoba CF llega al play off de ascenso a Segunda División en un buen momento y con motivos más que suficientes para ser optimista y creer en sus opciones. Los blanquien la Ponferradina, el primer rival en el camino hacia el regreso al fútbol profesional. Los bercianos serán un rival complicado, pero el conjunto blanquiverde a buen seguro que les impone un tremendo respeto. Aunque han competido en diferentes grupos,

el Córdoba mejora prácticamenverdes centran sus miras ahora te todos los números de la Ponferradina. El CCF ha sumado 13 puntos más que su rival, al tiempo que ha hecho 28 goles más que el equipo de El Bierzo. Solo en el aspecto defensivo presenta un mejor registro la Ponfe, que ha encajado seis goles menos que el Córdoba CF.

# El cordobesismo empieza a movilizarse

R. C. CÓRDOBA

El cordobesismo ya ha activado el modo *play off*. Las peñas oficiales del Córdoba CF empiezan a movilizarse para brindar a su equipo el máximo apoyo posible en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División y una de las primeras medidas impulsadas es la búsqueda de un ambiente propicio en la ciudad, para lo que estos colectivos han llamado a los

cordobeses y cordobesistas a teñir Córdoba de blanco y verde.

La idea, impulsada a través de las redes sociales por las peñas que forman parte del registro oficial del club de El Arcángel, persigue que la ciudad se llene de distintivos del CCF, ya sean banderas, bufandas o cualquier otra prenda en terrazas y balcones. Esta idea es solo el primer paso de las medidas que las peñas tienen en mente para que los juga-

dores entrenados por Iván Ania noten el respaldo de sus aficionados en el momento más importante de la temporada.

Un apoyo que el club tratará también de movilizar en la previa del partido (o partidos) que el Córdoba CF dispute como local en el *play off*. Así, la entidad ya anunciaba en El Arcángel con motivo del último partido de la liga regular ante el Algeciras una Fan Zone de cara al encuentro

que disputará en dos semanas en su feudo ante la Ponferradina, en lo que será la vuelta de esa primera eliminatoria por el ascenso.

El club blanquiverde montará una zona de animación y convivencia para sus aficionados en El Arenal en la previa de ese partido ante la Ponferradina con opciones para comer y beber en los alrededores del estadio, así como actividades de ocio para que la hinchada blanquiverde pueda

disfrutar de las horas previas al partido y arropar a los jugadores a su llegada al estadio.

El objetivo de las peñas del Córdoba CF es ayudar a los futbolistas de Iván Ania a aprovechar ese factor que se han ganado con la segunda posición de poder resolver las eliminatorias de este play off de ascenso a Segunda División en El Arcángel, haciendo del feudo blanquiverde una olla a presión para que el objetivo no se escape y el club consiga volver al fútbol profesional después de cinco largas temporadas batallando por ese reto.

#### Esos datos, así como la ventaja de poder disputar en El Arcángel el partido de vuelta, avalan el favoritismo del Córdoba CF en esta eliminatoria. Una condición que, eso sí, habrá que plasmar luego sobre el césped, pues en el papel no tiene validez por sí sola. Ahora bien, para perseguir ese objetivo, el Córdoba contará con la ventaja de poder decantar de su lado la eliminatoria si es capaz de no verse superado, pues cualquier empate haría prevalecer su mejor posición en la liga regular. Otro argumento de peso para ser optimista.

Es evidente que durante las dos próximas semanas en el Córdoba CF todas las miradas estarán puestas en la Ponferradina y en ese doble partido que se ha de dirimir contra el equipo de Juanfran García. Eso no quita para que los técnicos –y por supuesto los aficionados– vayan a estar también muy pendientes de lo que suceda en la eliminatoria que disputarán el Barcelona Atlètic y el Ibiza. Y es que, si el Córdoba

77

**Puntos.** Son los que ha firmado el CCF en el mejor curso de su historia en la tercera categoría

consigue doblegar a la Ponferradina, su siguiente rival saldrá de ese cruce entre el filial azulgrana y el conjunto ibicenco.

Por el otro lado del cuadro quedaron ya lejos de la esfera del conjunto blanquiverde otros dos gallitos como el Nàstic de Tarragona (segundo del Grupo 2) y el Málaga, un rival conocido y al que en el club de El Arcángel preferían evitar a toda costa. Ambos conjuntos serán los favoritos en sus duelos ante el Ceuta y el Celta Fortuna, respectivamente.

Para el Córdoba CF, el camino hacia el ascenso ya está marcado. Después de una temporada cercana al sobresaliente, el conjunto blanquiverde afronta el momento de la verdad en disposición de alcanzar la matrícula de honor. Y para creer en que eso es posible no le faltan argumentos.



Dos seguidoras del CCF.

# La Ponfe, solidez como prioridad

Los bercianos destacan por su buena defensa, aunque presentan algunas lagunas



Sibille celebra un gol de la Ponferradina en El Toralín.

#### R. Cano CÓRDOBA

El Córdoba CF ya tiene la mente puesta al cien por cien en su primera eliminatoria del play off de ascenso, en la que la Ponferradina será su rival. El conjunto berciano ha sido, de los ocho equipos que acceden a los cruces en busca del salto de categoría, el último en asegurar su billete, algo que hizo en la última jornada.

Para la Ponferradina, la temporada 2023-24 no ha sido nada sencilla. Obligados a pelear por el ascenso directo desde el primer momento, dada su condición de equipo recién descendido y a tenor de su apuesta deportiva, los bercianos han estado durante gran parte del curso por debajo de las expectativas marcadas, pese a que en momentos puntuales del curso llegaron a liderar el Grupo 1.

Sin embargo, esa exigencia de ser dominadores llevó al club a agitar su proyecto tras la jornada 28 de liga, destituyendo a Íñigo Vélez y apostando por Juanfran García en busca de una mejoría que no llegó. El técnico valenciano, de hecho, cogió al equipo en cuarta posición con diez partidos por delante y ha culminado la liga regular en la quinta plaza y con unos discretos números de cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en ese tramo final.

Sus números en global tampoco son excesivamente llamativos. Los de El Bierzo han ganado solo 17 partidos (seis menos que el Córdoba CF), empatado 13 y perdido ocho. Un bagaje que se ha traducido en 64 puntos, 13 menos que los blanquiverdes en el Grupo 2. Su balance de goles a favor (38) y en contra (26) deja también a las claras qué tipo de equipo es la Ponferradina. Los bercianos son la tercera mejor defensa de entre los ocho equipos que disputarán el play off de ascenso, al mismo tiempo que presentan—y de largo— los peores números en ataque en ese grupo de equipos de la zona noble. En esa última faceta han hecho nada más y nada menos que 28 goles menos que el Córdoba CF.

### ¿CÓMO JUEGA LA 'PONFE'?

En cuanto a su esquema de juego, la Ponferradina es un equipo que durante todo el curso se ha debatido entre dos planteamientos: el 4-2-3-1 y el 3-5-2. Durante las 28 jornadas que Íñigo Vélez dirigió al equipo la balanza se decantó más hacia ese sistema de tres centrales y carrileros largos, algo que no dio unos resultados excesivamente buenos. Por eso, a su llegada, Juanfran García intentó consolidar un 4-2-3-1 que posteriormente ha tenido que alternar con ese esquema más conservador, sobre todo cuando enfrente ha tenido equipos dominadores con el balón como puede ser el Córdoba CF.

En base al esquema utilizado, y sobre todo en función de si juega en El Toralín o como visitante, a la Ponferradina se le identifican dos caras. En casa, el cuadro de El Bierzo suele apostar por una presión más alta, tratando de robar en campo rival para ser verticales, sin necesidad de elaborar demasiado el juego, que en la mayor parte del tiempo suele ser más directo.

La prioridad de su planteamiento es la solidez defensiva y el tratar de minimizar el daño atrás, para intentar exprimir un potencial ofensivo que durante todo el curso se ha mostrado escaso. Basta señalar para darse cuenta de ello que la media de goles del equipo es de uno por partido. Un registro bastante pobre para un candidato al ascenso que tiene en Yuri de Souza a su máximo goleador (cinco dianas) y a Samuele Longo (solo dos goles) como su ariete titular.

Ahora bien, con 26 dianas encajadas, la Ponferradina ha logrado mostrarse como un equipo sólido y fiable en defensa que ha dejado su portería imbatida en 18 de los 38 partidos de la liga regular. De ello tiene buena culpa Andrés Prieto, el portero que lo ha jugado todo y un hombre de absolutas garantías con extensa trayectoria en el fútbol profesional.

Cuando actúa como visitante, es un equipo al que no le importa renunciar a la presión alta y esperar a su rival en campo propio con las líneas bien ordenadas. Lejos de El Toralín solo ha perdido cuatro partidos, principalmente por ese planteamiento más conservador en el que ha abundado el 3-5-2 como esquema inicial.

Como fortalezas del conjunto de Ponferrada, al margen de esa solidez defensiva ya reseñada, hay que destacar la calidad de sus hombres de tres cuartos de campo. Josep Cerdá y Borja Valle son los extremos que más ha utilizado Juanfran y ambos son capaces de aportar velocidad y llegada desde las bandas. Por dentro, el joven Yeray Cabanzón aporta calidad y llegada por sorpresa.

En la medular, la Ponfe es un equipo batallador. Pol Llonch o Markel Lozano son los mediocentros defensivos y con un perfil claramente destructor. Juanfran suele utilizar a uno de ellos, dando el mando del equipo a Clavería, el jugador con mayor capacidad de marcar el ritmo del juego en su plantilla. Su alternativa es el nigeriano James Igbekeme, más físico y capaz de asomar con facilidad por el área rival.

A estas alturas, la pregunta que más se hace Iván Ania es cómo puede hacerle daño el Córdoba a la Ponferradina. Pese a su solidez, el equipo berciano tiene ciertos puntos débiles que son bastante evidentes y que los blanquiverdes pueden aprovechar si son capaces de acercarse a su mejor versión.

Por un lado, la Ponfe es un equipo que sufre a la espalda de sus centrales. Sibille, consolidado en las últimas jornadas, es el más rápido de ellos aunque menos contundente en el juego aéreo. Andújar, por su parte, es fuerte y dominador pero sufre mucho a sus espaldas, especialmente ante equipos combinativos y con esa capacidad que tiene el CCF de sacar a los centrales de su zona de confort y buscar su espalda.

Ese juego entre líneas, con Kuki Zalazar como hombre clave para Ania, puede ser determinante en la eliminatoria, toda vez que la Ponferradina tiene a ser un equipo con problemas para contrarrestar ese fútbol combinativo y veloz. Con velocidad, sus laterales pueden ser vulnerables y, aunque por arriba los centrales aportan seguridad, los balones atrás de los extremos apurando línea de fondo les causan muchos problemas, pues su repliegue defensivo desde la segunda línea es manifiestamente mejorable.

## **DEPORTES**

**FÚTBOL** ► LALIGA EA SPORTS

# Goles en una despedida sin tensión en Balaídos

Celta y Valencia empatan en un duelo intrascendente

## Celta

## Valencia

Celta: Iván Villar; Kevin Vázquez (Javi Rueda, 71'), Yoel Lago, Carlos Domínguez (Tapia, 64'); Mingueza, Beltrán, Hugo Sotelo, Williot (Allende, 64'); Miguel Rodríguez, Iago Aspas (Dotor, 75') y Douvikas (Larsen, 64').

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Yarek, Thierry (Iranzo, 80'); Pepelu, Hugo Guillamón (Javi Guerra, 68'); Canós (Hugo González, 78'), Almeida, Diego López (Peter, 68'); y Alberto Marí (Hugo Duro, 78'). Goles: 0-1 (4') Carlos Dguez., en propia meta. 1-1 (49') Iago Aspas, de penalti. 1-2 (59') Alberto Marí. 2-2 (62') Douvikas. Árbitro: Arias Ortiz (madrileño). Incidencias: Encuentro disputado ante

#### Efe VIGO

Celta y Valencia cerraron LaLiga con un empate a dos goles en Balaídos en un duelo intrascendente.

21.878 espectadores en Balaídos.

El Valencia castigó en el inicio la debilidad defensiva del equipo celeste. A los cuatro minutos, Thierry Correia destrozó a Kevin en el área y Carlos Domínguez introdujo en su propia portería el balón.

Los 57 goles encajados por el Celta explican que haya tenido que sufrir un año más para mantenerse en LaLiga. Claudio Giráldez ya sabe que el crecimiento de su equipo debe cimentarse en una mayor solidez defensiva. En la acción del gol, Kevin Vázquez quedó señalado. El canterano, segundo capitán de la primera plantilla, probablemente haya disputado su último partido con el Celta. En el esquema de Giráldez (3-4-3) tiene difícil encaje y la dirección de-

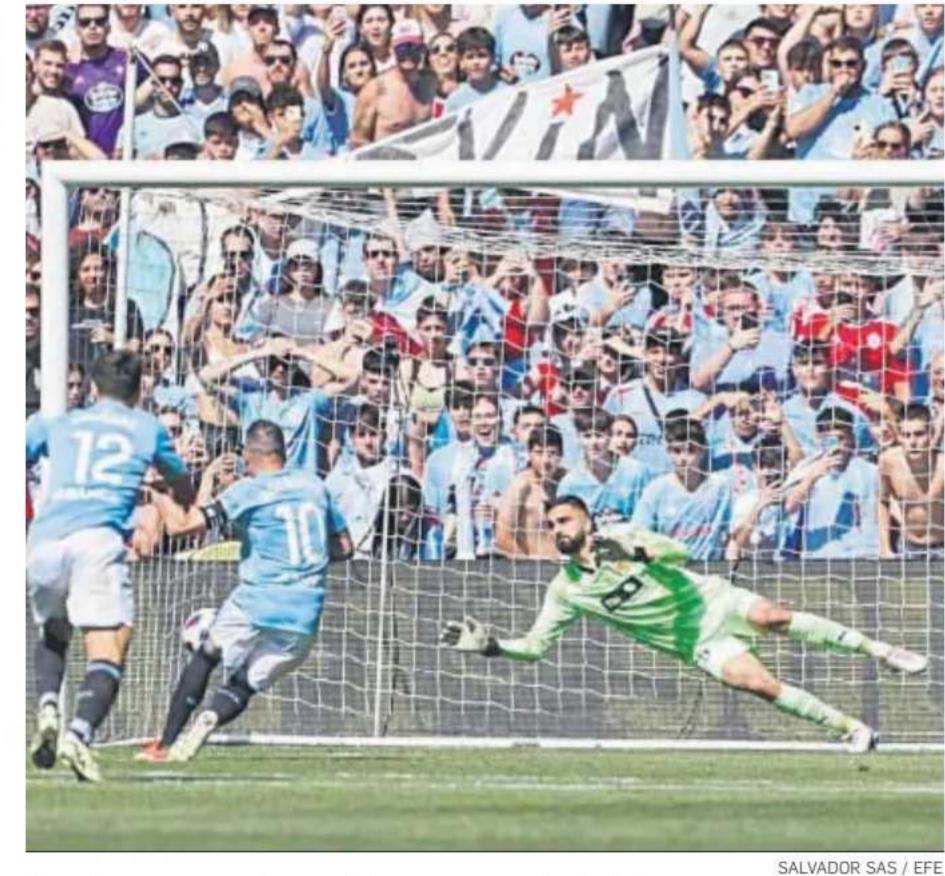

Iago Aspas marca de penalti su noveno gol en la Liga.

portiva buscará su salida pese a restarle un año de contrato.

Poco después, Thierry volvió a encarar al defensa gallego pero su potente disparo lo desvió Iván Villar, otra de las novedades en el once de Giráldez. El Celta no estaba cómodo, el Valencia reclamó dos penaltis y, pasada la media hora, Iago Aspas rozó el empate con un remate con la derecha que se estrelló en un poste.

El segundo acto comenzó con un monumental regalo del joven Cristhian Mosquera. Swedberg le robó el balón y el central cometió un infantil penalti que Iago Aspas aprovechó para anotar su noveno

gol del curso pese a que Mamardashvili adivinó su lanzamiento.

Pero la fragilidad en defensa condenó otra vez al Celta. Thierry amargó la tarde a Kevin, al que desbordó otra vez antes de que Fran Beltrán cometiese otro penalti. Alberto Marí puso de nuevo por delante al Valencia, aunque la alegría apenas le duró unos minutos a los de Rubén Baraja porque Douvikas igualó en el siguiente ataque. En la recta final, después de un error del peruano Renato Tapia, Peter Federico tuvo el tanto de la victoria para el Valencia pero su remate se fue por encima del larguero.

## **LALIGA EA SPORTS**

| <b>JORNADA 38</b>                  | 3   |    |    |    |    |    |     |
|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| Girona-Granada.                    |     |    |    |    |    |    | 7-0 |
| Osasuna-Villarrea                  |     |    |    |    |    |    |     |
| Real Sociedad-At                   |     |    |    |    |    |    |     |
| Rayo Vallecano-A                   |     |    |    |    |    |    |     |
| Almería-Cádiz                      |     |    |    |    |    |    |     |
| Real Madrid-Beti                   |     |    |    |    |    |    |     |
| Las Palmas-Alavé                   |     |    |    |    |    |    |     |
| Getafe-Mallorca.<br>Celta-Valencia |     |    |    |    |    |    |     |
| Sevilla-Barcelona                  |     |    |    |    |    |    |     |
| CLASIFICACIÓ                       | 100 |    |    |    |    |    |     |
| EQUIPOS                            | PT  | J  | G  | E  | P  | GF | GC  |
| 1 Real Madrid                      | 95  | 38 | 29 | 8  | 1  | 87 | 26  |
| 2 Barcelona                        | 85  | 38 | 26 | 7  | 5  | 79 | 44  |
| 3 Girona                           | 81  | 38 | 25 | 6  | 7  | 85 | 46  |
| 4 At. Madrid                       | 76  | 38 | 24 | 4  | 10 | 70 | 43  |
| 5 Athletic                         | 68  | 38 | 19 | 11 | 8  | 61 | 37  |
| 6 Real Sociedad                    | 60  | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39  |
| 7 Betis                            | 57  | 38 | 14 | 15 | 9  | 48 | 45  |
| 8 Villarreal                       | 53  | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65  |
| 9 Valencia                         | 49  | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45  |
| 10 Alavés                          | 46  | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46  |
| 11 Osasuna                         | 45  | 38 | 12 | 9  | 17 | 45 | 56  |
| 12 Getafe                          | 43  | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54  |
| 13 Celta                           | 41  | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57  |
|                                    |     |    |    |    |    |    |     |

41 38 10 11 17 48 54

40 38 8 16 14 33 44

40 38 10 10 18 33 47

38 38 8 14 16 29 48

33 38 6 15 17 26 55

21 38 3 12 23 43 75

21 38 4 9 25 38 79

## LA QUINIELA

14.- Sevilla

15.- Mallorca

16.- Las Palmas

18.- Cádiz

19.- Almería

20.- Granada

17.- Rayo Vallecano

| BOL  | ETO GANADOR              |     |   |   |  |
|------|--------------------------|-----|---|---|--|
| 1.   | Almería-Cádiz            | 1   | Х | 2 |  |
| 2.   | Celta-Valencia           | 1   | X | 2 |  |
| 3.   | Getafe-Mallorca          | 1   | X | 2 |  |
| 4.   | Girona-Granada           | 1   | X | 2 |  |
| 5.   | Osasuna-Villarreal       | 1   | X | 2 |  |
| 6.   | Rayo Vallecano-Athletic  | 1   | X | 2 |  |
| 7.   | Real Sociedad-At. Madrid | 1   | Χ | 2 |  |
| 8.   | Sevilla-Barcelona        | 1   | Χ | 2 |  |
| 9.   | Las Palmas-Alavés        | 1   | X | 2 |  |
| 10.  | Amorebieta-Espanyol      | 1   | Х | 2 |  |
| 11.  | Elche-Eldense            | 1   | X | 2 |  |
| 12.  | Racing Ferrol-Leganés    | 1   | Х | 2 |  |
| 13.  | Levante-Alcorcón         | 1   | X | 2 |  |
| 14.  | Sporting-Eibar           | 1   | Χ | 2 |  |
| P15. | Real Madrid-Betis        | 0-0 |   |   |  |

## **LALIGA HYPERMOTION**

#### **JORNADA 41** Albacete-Mirandés . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Amorebieta-Espanyol . . . . . . . . . . . . 0-0 Burgos-Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Cartagena-Huesca.....0-2 Levante-Alcorcón.....2-2 Racing Santander-Zaragoza.....0-2 Racing Ferrol-Leganés.....2-2 Oviedo-Andorra.....3-0 CLASIFICACIÓN

| CLASITICACION      | 6  |    |    |    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>EQUIPOS</b>     | PT | J  | G  | E  | P  | GF | GC |
| 1 Valladolid       | 72 | 41 | 21 | 9  | 11 | 50 | 34 |
| 2 Leganés          | 71 | 41 | 19 | 14 | 8  | 54 | 27 |
| 3 Eibar            | 68 | 41 | 20 | 8  | 13 | 68 | 45 |
| 4 Espanyol         | 66 | 41 | 16 | 18 | 7  | 56 | 40 |
| 5 Oviedo           | 64 | 41 | 17 | 13 | 11 | 52 | 35 |
| 6 Racing Santander | 64 | 41 | 18 | 10 | 13 | 63 | 54 |
| 7 Sporting Gijón   | 62 | 41 | 17 | 11 | 13 | 50 | 42 |
| 8 Ferrol           | 59 | 41 | 15 | 14 | 12 | 49 | 51 |
| 9 Elche            | 59 | 41 | 16 | 11 | 14 | 43 | 44 |
| 10 Levante         | 58 | 41 | 13 | 19 | 9  | 49 | 45 |
| 11 Burgos          | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 51 | 53 |
| 12 Tenerife        | 53 | 41 | 14 | 11 | 16 | 36 | 40 |
| 13 Cartagena       | 51 | 41 | 14 | 9  | 18 | 37 | 48 |
| 14 Albacete        | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 49 | 55 |
| 15 Zaragoza        | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 41 | 41 |
| 16 Eldense         | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 46 | 55 |
| 17 Huesca          | 48 | 41 | 11 | 15 | 15 | 36 | 33 |
| 18 Mirandés        | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 46 | 55 |
| 19 Amorebieta      | 45 | 41 | 11 | 12 | 18 | 37 | 52 |
| 20 Alcorcón        | 43 | 41 | 10 | 13 | 18 | 31 | 52 |
| 21 Andorra         | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 32 | 53 |
| 22 Villarreal B    | 40 | 41 | 10 | 10 | 21 | 40 | 62 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |

Giuliano Simeone y Coco.

# García Pimienta dice adiós tras 14 jornadas sin ganar

# Las Palmas

## Alavés

Las Palmas: Álvaro Valles; Lemos (Benito, 58'), Álex Suárez (Loiodice, 65'), Coco, Mika Mármol; Javi Muñoz, Fabio (Eric Curbelo, 79'), Kirian; Munir (Marc Cardona, 58'), Sandro (Cristian Herrera, 80') y Moleiro.

Alavés: Owono; Sola (Abde, 77'), Abqar (Marín, 46'), Duarte, Javi López (Eneko Ortiz, 77'); Guevara, Guridi; Hagi, Carlos Vicente, Giuliano (Gorosabel, 93'); y Panichelli (Samu, 77'). Goles: 0-1 (50') Carlos Vicente. 1-1 (71') Marc Cardona.

Árbitro: Hernández Maeso (extremeño). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Fabio y Moleiro, así como al visitante Hagi.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de Gran Canaria con la asistencia de 23.043 espectadores.

**Efe** LAS PALMAS DE G. CANARIAS

La UD Las Palmas y el Deportivo Alavés despidieron la temporada en el Estadio de Gran Canaria con los deberes hechos y reparto de puntos, con los dos goles en la segunda parte, de Carlos Vicente y Marc Cardona, en un choque tan entretenido como intrascendente, sin la tensión de los puntos.

Un último encuentro que será el último para algunos de los protagonistas, tanto en el césped como fuera de él, como el entrenador catalán Xavi García Pimienta, que deja el equipo amarillo tras dos años y medio, y que no pudo despedirse del equicon una victoria, elevando a catorce las jornadas consecutivas sin ganar (de ellas ocho derrotas seguidas).

Los canarios no ganan un partido oficial desde el 10 del pasado mes de febrero.

# El Mallorca dedica a Javier Aguirre su victoria en el Coliseum de Getafe

#### Getafe

# Mallorca

Getafe: David Soria (Fuzato, 84'); Djené (Carmona, 71'), Alderete, Nabil, Gastón; Maksimovic, Milla (Yellu, 67'), Risco (Jordi Martín, 71'); Greenwood, Jaime Mata y Óscar Rodríguez (Aleñá, 67').

Mallorca: Cuéllar; Antonio Sánchez (Dani Rodríguez, 57'), Nacho Vidal, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Llabrés (Maffeo, 71'), Morlanes, Sergi Darder (Mascarell, 70'), Radonjic (Larin, 57'); y Abdón Prats (Muriqi (57').

Goles: 1-0 (48') Gastón. 1-1 (91') Muriqi. 1-2 (93') Maffeo.

Árbitro: García Verdura (catalán). Mostró cartulina amarilla a Nacho Vidal y Javier Aguirre, entrenador del Mallorca. Incidencias: Partido disputado en el estadio Coliseum ante unos 10.000 espectadores.

#### **Efe** GETAFE

En una tarde de despedidas, el Mallorca se llevó la victoria en el Coliseum tras doblegar al Getafe y celebrar con tres puntos el adiós del técnico mexicano Javier Aguirre, arropado por todos sus jugadores en cada uno de los goles de su equipo, obra de Muriqi y Maffeo para contrarrestar el de Gastón Álvarez para el conjunto azulón.

El Getafe y el Mallorca vivieron otra jornada con muchos nombres que de algún modo decían adiós. En este caso, el Coliseum acogió el adiós de Jaime Mata y de Maksimovic, en el bando azulón, y de Javier Aguirre en el bermellón. Otros como Raíllo, Maffeo o el Pichu Cuéllar también rumian su despedida.



Aguirre y Muriqi se saludan.

# **DEPORTES**

## **FÚTBOL** ► LIGA EA SPORTS



JUAN CARLOS MUÑOZ

Lukébakio remata de cabeza saltando por encima del azulgrana Iñigo Martínez.

1 Sevilla

### Barcelona

**Sevilla:** Nyland; Badé (Gudelj, 79'), Sergio Ramos, Kike Salas (Marcao, 46'), Juanlu, Agoumé, Soumaré (Manu Bueno, 79'), Pedrosa Ocampos, En-Nesyri (Véliz, 90') y Lukébakio (Mariano, 79').

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Cancelo (Héctor Fort, 84'); Christensen (Romeu, 46'), Pedri, Gundogan; Fermín (Vitor Roque, 75'), Lamine (Ferrán, 62') y Lewandowski (Joao Félix, 62').

**Goles: 0-1** (15') Lewandowski. **1-1** (31') En-Nesyri. **1-2** (59') Fermín.

**Árbitro:** Iglesias Villanueva (gallego). Amonestó a los locales Kike Salas y Ocampos y al visitante Cancelo. **Incidencias:** 34.888 espectadores en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

# Despedida con derrota y protestas

Quique y Xavi dejan sus equipos tras el final de la Liga

**Efe** SEVILLA

Fermín López le regaló a su mentor, Xavi Hernández, un triunfo en el partido de su despedida como técnico del Barcelona (1-2), pues su gol en la segunda parte rompió el empate que habían establecido en la primera Lewandowski y En-Nesyri en el campo del Sevilla, que también despidió a Quique Sánchez Flores.

El dominio barcelonista al inicio, cuando Nyland tuvo que intervenir dos veces con mérito para evitar la apertura del tanteo, se plasmó al cuarto de hora, cuando el lateral izquierdo de ocasión Joao Cancelo apareció sorprendentemente por el costado derecho para asistir a Lewandowski, que marcó con el pie en postura acrobática.

Una arrancada de Soumaré faci-

litó el empate local recién superada la media hora, momento en el que el centrocampista dividió a la defensa azulgrana y sirvió en profundidad a En-Nesyri, que ganó en velocidad a los centrales y marcó su vigésimo gol de la temporada.

El duelo se desbocó en ese tramo final del primero tiempo,
cuando el Barça pudo adelantarse con un cabezazo a bocajarro de
Pedri que detuvo Nyland, pletórico de reflejos, y el propio jugador
canario y Cancelo remataron a
los postes de la portería defendida por el noruego. Los sevillistas
replicaron con un cabezazo a la
madera de Lukébakio y con otra
acción del extremo belga, que galopó al contragolpe hasta las barbas de Ter Stegen, pero cruzó demasiado su zurdazo.

La segunda mitad se jugó a un ritmo menor, ya con ambas escuadras encarando sin disimulo

41

**Puntos.** El registro con el que acaba el Sevilla es el peor del siglo; 49 hizo en el curso anterior

las vacaciones y los dos entrenadores, que se despedían de sus respectivos clubes, dando minutos a futbolistas que cambiarán de aires como Oriol Romeu y el central brasileño Marcao, que saltaron al campo en el descanso.

Antes de cumplirse el cuarto de hora Fermín decidió el encuentro al recortar en la esquina izquierda del área a Juanlu, demasiado pasivo en la marca, y largar un derechazo raso que se coló junto al palo derecho de Nyland. El Sevilla, picado en su orgullo, quiso evitar la derrota en los minutos finales—se despide con cuatro derrotas consecutivas tras haber logrado la salvación matemática— y rozó el empate con dos disparos de Pedrosa y Mariano ante los que se lució Ter Stegen.



## **DEPORTES**

**FÚTBOL** ► 'PLAY OFF' DE ASCENSO A SEGUNDA RFEF

# El Ciudad de Lucena dice adiós al sueño del ascenso

 Los celestes sufren un tremendo palo tras caer frente al Ceuta B



### C. de Lucena

## Ceuta B

Ciudad de Lucena: Nico Garnés; Marcos Pérez, Raúl Pérez, Juan Luna, Barba; David Castro; Manu Molina (Alberto García, 46'), Antonio Pino (Nacho Fernández, 72'), Javi Hervás (Ricky, 56'), Rubén Navas (Dieguito, 56'); y Juan Andrés.

Ceuta B: Roden; Jacobo, Moyano (Álex, 82'), Taufek (Bilal, 80'), Víctor, Cheito, Pol, Sergio Rivera (Gonzalo, 70'), Sixtus (Adil, 80'), Cobo (Hoyos, 70') y Elías.

Goles: O-1 (12') Cobo. O-2 (49') Cobo.
O-3 (64') Sixtus. O-4 (87') Adil, de penalti.
Árbitro: Cantón Martos (almeriense).
Amonestó con cartulina amarilla al local
Ricky, y a los visitantes Moyano y Taufek.
Incidencias: Partido de vuelta de la primera eliminatoria del play off de ascenso
a Segunda RFEF, disputado en el estadio
Ciudad de Lucena.

## L. R. D. LUCENA

Tremendo palo. El Ciudad de Lucena dijo adiós al sueño del ascenso a Segunda Federación. Lo hizo a las primeras de cambio y tras caer goleado en su estadio ante un Ceuta B que tiró de pegada para vencer por un contundente 0-4, un resultado que le da el pase a la segunda ronda del play off tras mejorar el empate obtenido en el primer duelo disputado en el Alfonso Murube (1-1).

En busca del pase a la siguiente ronda, el Ciudad de Lucena busca en casa ante su afición seguir vivo en esta pelea hacia la Segunda RFEF. Tras la igualada del choque de ida, Rafael Carrillo Falete modificó el once inicial respecto al envite en el Alfonso Murube tras dar entrada en el equipo titular a Rubén Navas por Dieguito, lo que llevó a Juan Andrés a la punta de ataque.

Los lucentinos fueron a por todas desde el comienzo ante un Ceuta B que empezó a sufrir pronto en defensa. De hecho, la primera ocasión más clara del partido fue para los celestes, pero el lanzamiento de Juan Andrés se marchó fuera por poco. Fue el primer aviso de lo que buscaba el Ciudad de Lucena ante el filial ceutí.

Todo iba bien hasta que un error lucentino hizo que el Ceuta B pusiese el 0-1 en el marcador por medio de Cobo. Todo un ma-

zazo para un Ciudad de Lucena que le costó a partir de entonces de reencontrarse con el juego inicial. Además, el gol dio alas al cuadro caballa que se vino arriba ante un rival tocado y que necesitaba un gol para nivelar la eliminatoria de nuevo.

Sin atino de cara a puerta, antes de llegar al término de la primera mitad tuvo que aparecer Nico Garnés para evitar males mayores tras un lanzamiento de Sergio Rivera. No hubo mucho más antes de llegar al descanso, donde Falete necesitaba dar aire al Ciudad de Lucena. El técnico cordobés apostó por dar entrada a Alberto García por Manu Molina.

La segunda parte comenzó con la peor de las noticias posibles. Solo se llevaban cuatro minutos de juego cuando Cobo aprovechó un buen pase atrás de Taufek para poner tierra de por medio. Las alarmas ya estaban encendidas en el estadio lucentino, ya que el club cordobés necesita ya dos goles para nivelar la eliminatoria.

Falete movió de nuevo el banquillo y dio entrada a Ricky y Dieguito. Sin embargo, el Ciudad de Lucena siguió sufriendo atrás. Sixtus dio un aviso con un cabezazo al palo. Pocos minutos después, una buena acción de Taufek acabó con un remate de Sixtus que perforó de nuevo la portería de Nico Garnés. Todo un varapalo para los celestes.

Con el choque encarrilado, el Ceuta B mantuvo su ánimo elevado ante un rival tocado. El Ciudad de Lucena no era capaz de inquietar a Roden y el golpe definitivo llegó a tres minutos del tiempo reglamentario cuando Adil marcó de penalti el 0-4. Ahí acabó un envite que dio un merecido pase al filial ceutí a la segunda ronda del play off.

Con este doloroso revés, el Ciudad de Lucena, que no aprovechó el factor campo tras ser segundo en la fase regular, acaba la temporada antes de lo esperado. Con la afición crispada por el desenlace del encuentro, ahora es turno para resetear y pensar en el futuro de un club lucentino que seguirá el próximo ejercicio en el Grupo X de Tercera RFEF.



MANUEL ARANDA

Ilias festeja el 1-1 en Chapín ante la desilusión de los jugadores vallesanos.

# El Pozoblanco se queda sin el billete deseado en Chapín

1

## **Xerez DFC**

## **Pozoblanco**

Xerez DFC: Matías Ramos; Marcelo, Hugo, David León, Alberto Durán (Beto, 81'), Rafa Parejo, Pepe Rincón (Juan Chaves, 81'), Cheikh (Pablo González, 54'), Ilias (Jaime Fernández, 81') y Teté (Álvaro Garrido, 69'). Pozoblanco: Dela; Richard (Ángel García, 70'), Vela, Rafa Manosalva (Kaká, 54'), Samu (Zara, 76'); David García (León, 76'), Migue Sánchez; Fran Gómez, Molina, Hugo (Valentín, 70'); y Abraham.

Goles: 0-1 (45+') Abraham. 1-1 (46') Ilias.

**Árbitro:** Vázquez Hidalgo (onubense). Expulsó al visitante Hugo (85') cuando ya estaba en el banquillo. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Marcelo, Pablo González e Ilias; y a los visitantes David García, Samu, Kaká y Valentín.

#### M. Romero JEREZ DE LA FRONTERA

No pudo ser. El Pozoblanco dio la cara hasta el final, pero quedó apeado de la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. Los de Antonio Jesús Cobos, pese al 0-1 del choque de ida en el Municipal de Nuestra Señora de Luna, fueron a por todas ante un cuadro jerezano que tuvo que pelear duro su pase a la siguiente ronda del play off de ascenso a Segunda RFAF. El gol de Abraham dio alas a los pozoalbense, pero Ilias igualó muy pronto un tanto de un empate que fue definitivo para desilusión vallesana.

Fue un partido intenso, disputado y que tuvo de todo. El Pozoblanco echa el telón a su temporada con la cabeza alta, después de una buena liga regular y de una primera ronda en la que no pudo con un Xerez DFC que se llevó el billete que había en juego para la segunda eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF.

Con mucho en juego y por decidir, aunque la eliminatoria partió con ventaja azulina, el encuentro comenzó a la velocidad de luz, intenso y con dos equipos muy metidos, intentando generar peligro, cada uno a su manera, con los visitantes más verticales que los xerecistas. Antonio Jesús Cobos dio entrada a Rafa Manosalva por Ángel García, la única novedad en el once inicial vallesano en Chapín.

Cuando no se había cumplido ni el primer minuto de juego, Teté enseñó las garras y el balón terminó en córner. Y de un área, a la otra. Matías Ramos despejó de puños también un lanzamiento desde la esquina. No había tregua. En el 3', Dela salió rápido y valiente y llegó antes que Teté recogiera un balón largo y en el 9', otra vez opción y clarísima para los de Cobos. Marcelo estorba lo justo a Samu para que no mandara dentro un centro de Fran Gómez.

Los decibelios subían en la grada y en el 18' Cheikh recogió un balón junto al palo izquierdo del portal de Dela tras un centro de Pepe Rincón que mandó fuera. Y justo después, otra vez el senegalés fue protagonista, con una jugada rápida en la que cayó derribado cerca de la línea de fondo. El árbitro no consideró punible la acción. Y Dela volvió a lucirse. El meta negó el gol a Pepe Rincón.

Superada la media hora, otra vez Dela demostró sus reflejos con un paradón para desviar un remate de cabeza de Cheikh. Teté, con ganas, quería marcar y mandó fuera por poco un excelente centro desde la derecha de Marcelo. En el 38', una contra clarísima Ilias la desaprovechó de manera increíble con Teté listo para enganchar la pierna y rematar.

En el descuento, llegó el 0-1 para el Pozoblanco. Abraham demostró su poderío en el área, se llevó el cuerpeo con la defensa y batió por bajo con la izquierda a Matías Ramos. La acción colectiva de su equipo fue buena. Con este tanto, los de Antonio Jesús Cobos nivelaban la eliminatoria y quedaba toda la segunda parte por jugar.

Tras el receso, los pozoalbenses no dieron la opción de ponerse nervioso a los locales. Ilias, en el primer minuto de la segunda mitad, remató de cabeza un centro de Pepe Rincón. Los azulinos, con este tanto, obligaban a su rival a anotar dos goles más para pasar de ronda, aunque uno valiese para que el choque se fuese al tiempo extra. Con la eliminatoria a favor del Xerez DFC, el visitante Hugo lo intentó ante un cuadro local que se agarraba al partido. El habilidoso Ilias se marcó un jugadón en el que pecó de confianza y se le marchó un pelín el balón. En el otra área, Oca desbarataba un disparo de Samu (71').Cobos quemaba sus balas, pero no hubo milagro en Chapín.

### **DEPORTES**

### **BALONMANO** LIGA ASOBAL



Antonio Cabello, en presencia de Paco Bustos, aplaude desde el banquillo durante un encuentro de la presente temporada.

### BM PUENTE GENIL

# Misión cumplida en un curso extraño

 El Ángel Ximénez estará por decimosegundo año consecutivo en la élite del balonmano nacional

Antonio García CÓRDOBA

De más a menos. El Ángel Ximénez cerró su permanencia matemática en la Liga Asobal en la última jornada de competición de una campaña extraña. Los de Paco Bustos, que estuvieron por momentos a un gran nivel, se vinieron abajo en el momento determinante de la temporada. El traspaso de Ribeiro y las lesiones hicieron que los pontanenses encadenasen una racha de siete citas sin ganar que los dejó a las puertas de un *play out* del que se

Los pontanenses logran la permanencia en la última jornada y evitan el 'play out'

salvó tras vencer este pasado sábado al Sinfín por 27-35.

Tras cerrar su salvación en La Albericia, el Ángel Ximénez seguirá siendo el único club andaluz en la máxima categoría del balonmano nacional, en la que estará en la 24-25 por decimosegundo año consecutivo. Todo un éxito para los de Puente Genil, que realizaron siete fichajes (Ben Tekaya, Boskos, Keita, Bernabéu, Aizen, Sousa y Jánosi) el verano

pasado para conseguir su principal objetivo en la Liga Asobal, la permanencia. Un reto conseguido, aunque hubo que sufrir más lo esperado.

Con el triunfo obtenido ante el Sinfín, el Ángel Ximénez cerró el ejercicio 23-24 con 25 puntos, los mismos que sumaron el Benidorm, el Torrelavega y el Rebi Cuenca. Un duro tramo final para un cuadro pontanés que se quedó a un punto del Cangas, equipo que disputará la promoción, y con una ventaja suficiente sobre los descendidos Sinfín y Puerto Sagunto, que solo lograron ocho y seis puntos, respectivamente.

Tras la conquista de una nueva Copa de Andalucía, el Ángel Ximénez arrancó de la mejor manera posible en su undécimo curso en la Liga Asobal. Además, se hizo fuerte en el Alcalde Miguel Salas, donde los pontanenses fueron sumando los puntos necesarios para evitar problemas al cierre de la temporada. De hecho, al ecuador de la competición todo iba según lo planeado.

Todo iba viento en popa para un conjunto cordobés que aspiraba a mejorar la octava plaza, su mejor clasificación histórica en la máxima categoría del balonmano nacional. Sin embargo, la segunda vuelta ha sido complicada. A la lesión de Luisfe Reina se sumaron también las de Erekle Arsenashvili, Theodoro Boskos y Jánosi. No todo quedó ahí porque Ribeiro se marchó traspasado en mitad de la campaña a Qatar.

De repente, Paco Bustos se quedó con lo justo y los resultados no terminaban de llegar. Poco a poco, los pontanenses, que contaron también con los canteranos Cabello y Paco Andrés, empezaron a perder duelos, hasta siete de forma consecutiva y pese a que llegó en calidad de cedido por el Granollers el joven Ferrán López para intentar tener

Tincho Jung fue el máximo realizador de los de Paco Bustos en esta temporada

más variantes en un conjunto pontanés que no atinaba a cerrar su permanencia matemática por el resurgir del Cangas. Un hecho que también hizo que cayese ante el Caserío Ciudad Real en tercera ronda de la Copa del Rey, lo que le dejó sin clasificación para la Final a 8 del torneo copero.

Las jornadas fueron pasando hasta que llegó la cita final en La Albericia, donde los de Paco Bustos mostraron su superioridad desde el comienzo a un rival ya descendido. La victoria en Santander dio la permanencia a un equipo de Puente Genil que sufrió mucho a lo largo de una campaña que se hizo demasiado larga.

Con todo ya decidido, el Ángel Ximénez mira a su decimosegundo curso en la élite del balonmano nacional. A expensas de la renovación de Paco Bustos –será su sexto ejercicio en el banquillo pontanés-, la entidad de Puente Genil ya informó de las salidas de Luisfe Reina, Erekle Arsenashvili, Márcio da Silva y un Tincho Jung que llegó desde el Cajasur Córdoba y que este ejercicio se convirtió en el máximo realizador con 134 goles, cuatro más que Theodoro Boskos. Además, el argentino fue también el que más asistencias dio (con 90) de toda la campaña.

Para este próximo ejercicio, el Ángel Ximénez tiene con contrato a Ben Tekaya, Aizen, Boskos y Paco Bernabéu. Además, ya hizo oficial el fichaje del internacional argentino Pablo Simonet, con experiencia en la Liga Asobal tras formar parte del Benidorm y los últimos cuatro ejercicios con el Rebi Cuenca, club del que llegará a Puente Genil.

Con la permanencia cerrada, ahora el Ángel Ximénez debe ir cerrando la continuidad de Paco Bustos y la planificación definitiva de una plantilla que seguirá en una Liga Asobal que es el reino del Barça, ganador de nuevo en esta campaña del título liguero. El Bidasoa Irún y el Granollers competirán también en Europa, mientras que el Villa de Aranda y el Guadalajara cogen las plazas que dejan los descendidos Sinfín y Puerto Sagunto. Ahora solo falta conocer si San Pablo Burgos da el salto o por el contrario permanece el Cangas tras la disputa de la promoción.

### El Córdoba Futsal y Rafalillo separan sus caminos

A. G. CÓRDOBA

Movimientos en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Tras confirmar una media decena de bajas en su plantilla para la próxima temporada, el club blanquiverde informó ayer que había llegado a un acuerdo con Rafa Sánchez Rafalillo para rescindir su contrato. De este modo, el ala cordobés dice adiós tras un curso complicado tras sufrir al inicio del mismo una rotura de ligamentos de su rodilla derecha.

Tras cerrar la temporada, el Córdoba Futsal anunció las bajas de Zequi, Lucas Perin, Muhammad, Josema, Antoniazzi y Guilherme Santos para la próxima temporada. Además, informó que al canterano Rafalillo y Miguel Kenji se les buscaba una cesión para que pudiesen tener más protagonismo del que pudieran tener en las filas del club cordobés.

Apenas dos semanas después, el Córdoba Futsal anunciaba el acuerdo alcanzado con Rafalillo, que rescindió su contrato. En su comunicado, la entidad blanquiverde le daba al ala cordobés "los mejores deseos para sus futuros proyectos deportivos". De este modo, ya son siete bajas de la plantilla del actual ejercicio tras la marcha del canterano cordobesista.

La rescisión de Rafalillo es el primer movimiento que se realiza en la entidad blanquiverde tras el cierre de la presente temporada, en la que logró la permanencia con holgura. De hecho, aún no se sabe la decisión de un Josan González que sigue deshojando la margarita de su continuidad o de su marcha del Córdoba Futsal, que estará por sexto año consecutivo en la élite del fútbol sala nacional.

"En los próximos días, la entidad con sede en Vista Alegre anunciará quien dirigirá desde el banquillo el nuevo proyecto deportivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad", informó hace 13 días la entidad blanquiverde. Los días pasan y la decisión de Josan González es cuestión de tiempo. Una vez concluida la Feria de Nuestra Señora de la Salud, el club debe iniciar los próximos movimientos. Y el banquillo debe ser una de las principales claves.

De momento, el primer movimiento ha llegado con Rafalillo, que se ganó su hueco en la primera plantilla el pasado verano, pero en el mes de septiembre sufrió una lesión y apenas tuvo protagonismo. 38 Lunes 27 de Mayo de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### **DEPORTES**

**TENIS** ROLAND GARROS

# Alcaraz avasalla en el debut

El murciano se despereza concediéndole sólo cuatro juegos a J. J. Wolf

### Efe PARÍS

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, avasalló al estado unidense J.J. Wolf, rescatado de la fase previa, en su debut en Roland Garros, 6-1, 6-2 y 6-1, en 1 hora y 51 minutos, manteniendo su costumbre de superar la primera ronda de un Grand Slam. El semifinalista de la pasada edición, que llegaba a París con dudas físicas, las despejó en buena medida con un partido serio, sólido, sin dejar opciones a un rival que nunca ha ganado a un top 10.

Alcaraz se medirá por un puesto en tercera ronda contra el vencedor del duelo entre el alemán Jack Draper, 39 del mundo a sus 22 años, y el neerlandés Jesper de Jong, procedente de la fase previa.

A falta de conclusiones tenísticas, porque el rival no puso el listón alto, el partido sirvió para comprobar que el codo de Alcaraz parece carburar en buenas condiciones.

La duda planeó por la central, porque el vendaje que lucía el murciano en su brazo derecho y porque de entrada cedía su servicio, carburante para el pesimismo.

Pero no dejó Alcaraz que se instalara, ayudado por un alocado Wolf, incapaz de llevar la duda al pupilo de Juan Carlos Ferrero, que se reencontraba con la central, una pista que hace un año abandonaba atormentado por los calambres cuando tenía enfrente al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic.

El español pisó el acelerador y cosió a disparos al rival, que multiplicaba los errores y veía caer los juegos en su contra. Ocho encadenó Alcaraz, uno de ellos incluso levantando cuatro bolas de rotura, lo que terminó por minar la moral del adversario, que venía con las credenciales de haber alcanzado los octavos en Australia el año pasado.

Aún le falta a Wolf para volver a ser el tenista que llegó a estar 39 del mundo y más todavía en una superficie, la tierra batida, donde se desenvuelve peor.

El español acabó teniendo un debut plácido, una buena forma de continuar el rodaje que necesita tras haberse perdido por la lesión casi toda la gira de tierra batida.

Tras haber conquistado en Indian Wells su quinto Masters 1.000, el físico le dijo basta y su codo le privó de Montecarlo, le frenó en Madrid, donde cayó en cuartos contra el ruso Andrey Rublev y le obligó a perderse Roma.

Un reposo que parece que ha puesto las cosas en su sitio, según reconocía el propio jugador, que sin embargo admitía que todavía



Alcaraz efectúa un remate con su vendado brazo derecho.

YOAN VALAT / EFE

sentía cierta aprensión a golpear fuerte con la derecha y que se notaba falto de partidos.

"La energía de esta pista de París es especial, ver un estadio lleno en una primera ronda es increíble, ayuda a alcanzar tu mejor tenis. Y yo siempre intento divertir al público", afirmaba tras superar a Wolf.

"Me habría gustado jugar más partidos para estar al cien por cien antes de llegar aquí. No he tenido la mejor preparación antes de llegar a París. Pero creo que soy un tenista que no necesita muchos partidos para encontrar su mejor nivel", agregó.

Ahora tiene un cuadro relativamente sencillo para ir encontrando su mejor nivel. En su camino

Alcaraz tendría por su lado del cuadro a Korda en tercera ronda y Rublev en cuartos

asoman los estadounidenses Sebastian Korda, en tercera ronda, y Ben Shelton en octavos, antes de medirse en unos teóricos cuartos a Rublev, su verdugo en Madrid.

El ruso, que acabó levantando aquel trofeo, el segundo Masters 1.000 de su carrera, superó la primera ronda de Roland Garros, donde su techo son los cuartos de final, dejándose un set contra el japonés Taro Daniel, 6-2, 6-7(3), 6-3 y 7-5, y se medirá frente al español Pedro Martínez, que se impuso al argentino Thiago Tirante, 5-7, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-3 en casi cuatro horas de partido.

### El balear se estrena ante un sólido Zverev en un más difícil todavía

# Rafa Nadal, la prórroga o la puerta

### Santiago Aparicio (Efe) MADRID

El partido de Rafa Nadal contra el alemán Alexander Zverev empezó a jugarse mucho antes de que hoy ambos adversarios salten a la central en el tercer turno, a buen seguro con las gradas repletas por la expectación que se ha generado sobre esta primera ronda tan especial.

Desde que el sorteo dio la campanada cruzando la raqueta del catorce veces ganador en París con la del vencedor del último torneo de Roma, ese partido ha sido objeto de todos los análisis.

Que, en sustancia, se resumen en dos, aquellos que creen que la magia de Nadal puede llevarle a reverdecer laureles en puertas de cumplir los 38 y quienes consideran que, en su estado de forma actual, tiene pocas opciones frente al alemán, uno de los jugadores en mejor forma del circuito. Por si fuera poco, los dos jugadores decidieron, en la medida de sus posibilidades, alimentar ambas teorías, lo que faltaba para que el runrún acalle casi todo lo demás en estos primeros raquetazos en París.

Nadal se ocupó de asegurar que, por vez primera desde que hace dos años se rompiera, ha vuelto a sentirse competitivo, que traducido al lenguaje del tenis y llevado al contexto de Roland Garros, significa que te andes con cuidado.

En otras palabras, el español ha ido desembarazándose de todos los pequeños problemas que le han castigado desde principios del año, privándole del rodaje deseado para que cuando llegara a su querida Philippe Chatrier no tuviera más que tirar del manual que le ha llevado a ganar 112 de sus 115 duelos.

"En los entrenamientos de estos días me he sentido competitivo, no inferior a nadie", aseguró Nadal como una advertencia a quienes le dieran ya por terminado. Por si fuera poco, el balear no descartó seguir una temporada más, desembarazándose así de la sombra de un hipotético homenaje que le habría dado más vigor a sus rivales, empezando por el germano.

### **ZVEREV NO SE FÍA**

Zverev también se encargó de marcar sus fronteras de cara al duelo y empezó asegurando que no saltará a la pista con ningún tipo de relajación, convencido de que se encontrará con el mejor Nadal posible, el mismo que otras veces ya llegó a París sin títulos y acabó llevándose la copa.

En el recuerdo del germano está la semifinal de 2022, en la que iba tuteando al español cuando su tobillo se quebró llevándose por delante sus esperanzas y casi un año de su carrera.

El alemán ya había dicho que no quería que su último partido contra Nadal en París fuera aquel, en el que abandonó la pis-



Rafa Nadal.

ta en silla de ruedas, pero reconoció que hubiera preferido que la cita llegara algo más tarde.

Una vez que los dos protagonistas mostraron sus cartas, les tocaba mojarse a los demás.

Mischa Zverev, el primogénito de la familia, aseguró que ve a su hermano llevarse el duelo en tres sets, mientras que Roger Federer afirmó que el español "todavía es capaz de hacer un gran Roland Garros".

Mats Wilander, por su parte, no ve a Rafa encadenar siete victorias y levantar así una décimo quinta Copa de Mosqueteros, pero el sueco no se moja sobre sus opciones de prolongar un poco más su estancia en al capital.

La máquina de estadísticas no ha parado y se han desempolvado algunas que indican que Zverev tarda en entrar en calor en París.

En 2021 tuvo que remontar dos sets contra su compatriota Oscar Otte, un año después de haber tenido que batallar más de cuatro horas contra el francés Pierre-Hugues Herbert y uno antes de que el argentino desperdiciara una bola de partido para eliminarle en segunda ronda.

Pero a sus 27 años Zverev ha madurado y su tenis se ha hecho más sólido. Nadal lo comprobó hace dos años, cuando a duras penas había ganado la primera manga y se encaminaban a desempatar en la segunda cuando el tobillo del germano cedió.

Era la segunda semifinal consecutiva a la que llegaba el alemán, que el año pasado repitió esa ronda, demostrando que es un jugador fiable. Nadal está advertido.

DEPORTES

**BALONCESTO** > EUROLIGA

# El PAO destrona al Madrid

 Una gran segunda parte del Panathinaikos con un sublime Sloukas le dio el triunfo al cuadro heleno, que se corona 13 años después • La personales condicionaron a los blancos

**Real Madrid** 36+18+7+19 **Panathinaikos** 25+24+15+31

| Campazzo         | 12 | Grant           | 1  |
|------------------|----|-----------------|----|
| Hezonja          | 8  | Nunn            | 2  |
| Musa             | 15 | Papapetrou      | 65 |
| Ndiaye           | 8  | Mitoglou        |    |
| Tavares          | 4  | Lessort         | 1  |
| Poirier          | 8  | Grigonis        |    |
| Rudy Fernández   | 0  | Sloukas         | 2  |
| Causeur          | 2  | K. Antetokounmp | 0  |
| Llull            | 6  | Kalaitzakis     |    |
| Sergio Rodríguez | 11 | Vildoza         |    |
| Yabusele         | 6  | J. Hernangómez  |    |

Árbitros: Rocha (portugués), Belosevic (serbio) y Mehdi Difallah (francés). Eliminaron por faltas a Campazzo (37') y Poirier (37').

Incidencias: Final de la Euroliga disputada en el Uber Arena de Berlín ante unos 17.000 espectadores.

### Carlos Mateo Gil (Efe) BERLÍN

El Real Madrid no pudo revalidar el título de campeón de Europa tras ceder en la final de la Euroliga ante el Panathinaikos en un enfrentamiento que empezó con buenas sensaciones, pero que se le escapó tras una segunda parte para el olvido (80-95). Si hace una temporada el conjunto blanco levantó el torneo a la heroica, remontando un 0-2 adverso en play off contra el Partizan e imponiéndose con una canasta agónica de Sergio Llull ante el Olympiacos en la final, esta vez aspiraba a hacerlo por aplastamiento. Sin embargo, ser mejor que todos sus rivales en la temporada regular no fue esta vez suficiente.

Y eso que el arranque fue estimulante para el Real Madrid, con Ndiaye exprimiendo al máximo la oportunidad de ser titular para firmar ocho puntos seguidos que incluyeron dos triples y pusieron a los suyos en la buena senda. Sin embargo, pronto apareció el primer obstáculo. A los tres minutos Tavares cometió la segunda personal, lo que obligó



Kostas Sloukas y el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, levantan el trofeo como campeones de la Euroliga.

RONALD WITTEK / EFE

a darle las llaves del juego interior antes de lo previsto a Poirier. Respondió el galo, mientras Musa anotaba con comodidad.

El Panathinaikos lo fiaba todo en ataque al acierto de Kendrick Nunn, que no terminaba de encontrar regularidad. Eso obligó al técnico Ergin Ataman a sentar a su estrella en el banquillo y, contrariamente a lo esperado, su equipo comenzó a entonarse. Con Sloukas, que ya había sido campeón con Olympyacos y Fenerbahçe, en la creación y Lessort ganándole la pelea a Poirier, el conjunto heleno se fue agigantando con un parcial de 2-

12. Hezonja, desde el perímetro, frenó la reacción, pero Grant respondió inmediatamente con la misma moneda y Vildoza situó a los suyos a solo un punto. Dos triples de Musa y Campazzo acabaron dando algo de aire a los de Chus Mateo al descanso (54-49).

El retorno a la acción trajo consigo las terceras personales de Tavares y Campazzo, sólo tres puntos del equipo blanco en siete minutos y la primera ventaja del Panathinaikos con un triple de Nunn. El tramo de oscuridad del Real Madrid podía haber sido anecdótico, pero implicó que se encendiese aún más a la intimidante afición griega. Malos augurios que exigían una reacción urgente al conjunto blanco, que no llegaba desde la línea de tres puntos. Encima Poirier, en mitad de algunas decisiones arbitrales que descentraron al equipo, acabó viendo la cuarta personal. En cualquier otro contexto ese cúmulo de funestas circunstancias adversas podía haber sepultado las opciones del Rea Madrid, pero sólo encaró con tres puntos de desventaja los diez minutos decisivos (61-64). Condicionado por las faltas de sus hombres clave, el Real Madrid tuvo que echar un poco el freno de mano a la hora de

defender, dándole capacidad para pensar a Sloukas, que casi selló el triunfo con con dos triples letales, aunque contestó Llull para mantener con vida a su equipo.

Sobrevivió ahí el plantel madridista, aunque no pudo ir más allá. Dos canastas de Nunn y un triple de Mitoglou asentaron a los de Atenas sobre el pedestal de los diez puntos, con Campazzo y Poirier ya excluidos. El resto para el Panathinaikos fue conservar ese premio para obtener su séptimo título, lo que le consolida como el tercer club más laureado por detrás del propio Real Madrid (11) y del CSKA de Moscú (8).

### **EN CORTO**

### Los Celtics remontan 18 puntos y están a un paso de las Finales

NBA. Los Boston Celtics remontaron 18 puntos de desventaja este sábado y triunfaron por 114-111 en el campo de unos Indiana Pacers sin su estrella Tyrese Haliburton, de baja por una lesión muscular, para tomar ventaja 3-0 en la serie y colocarse a un solo triunfo de sus segundas Finales de la NBA en tres años. 36 puntos, diez rebotes y ocho asistencias de Jayson Tatum.

### Pogacar entra de rosa en Roma para vencer en el Giro de Italia

CICLISMO. El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se ha proclamado vencedor de la 107 edición del Giro de Italia una vez concluida la vigésima primera y última etapa, con salida y meta en Roma, de 125 kilómetros, en la que se impuso al esprint el belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Merlier se hizo con su tercera victoria de etapa.



El VRAC conquista la liga de rugby al ganar al Recoletas Burgos

RUGBY. El VRAC Quesos Entrepinares se tomó la revancha ayer ante Burgos y añadió otro título de liga a su ya extenso palmarés, en un competido encuentro, que el Recoletas controló hasta el minuto 59 y en el que los vallisoletanos dieron la vuelta al resultado. Los vallisoletanos remontaron y se llevaron el título por un solo punto (19-20).

### **DEPORTES**

MOTOCICLISMO ► GRAN PREMIO DE CATALUÑA

# Bagnaia se cuela en la fiesta de Montmeló

 El campeón mundial se impone a Jorge Martín y Marc Márquez en una competida carrera de MotoGP

### Juan Antonio Lladós (Efe)

El italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) se repartieron las victorias de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Cataluña de motociclismo que se disputado en el circuito Barcelona-Cataluña.

Bagnaia logró su tercera victoria de la temporada, quedando por delante del líder del Mundial, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), quien a pesar de ceder cinco puntos en la pelea por el campeonato a Bagnaia, se marcha más líder, ahora con 39 puntos sobre el italiano.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que salía desde la decimocuarta posición, remontó hasta llegar a la pelea por el tercer puesto con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se tuvo que conformar con el cuarto lugar.

El italiano ya fue el líder inicial de la carrera, intentó tirar con fuerza para romper la misma, pero Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) se pegó a su rebufo, con Martín tercero algo más atrás, líder del grupo perseguidor, en el que había superado al sudafricano Brad Binder (KTM RC 16).

La situación se fue clarificando, aunque todos los pilotos eran conscientes de que el desgaste de los neumáticos iba a jugar una baza determinante en la segunda parte de la carrera.

Martín se puso líder en la quinta vuelta, después de superar a Acosta primero y, poco después, a Bagnaia, que se fue un pelín largo en una curva, y por detrás un grupo con Brad Binder, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli y Marc Márquez.

Acosta no se dejó amilanar por sus rivales de mayor experiencia y en la sexta vuelta superó a Bagnaia y se situaba pegado al rebufo de Martín, pero la vuelta once iba a deparar la primera sorpresa de la carrera al rodar por los suelos en la curva 10 el *Tiburón* del Puerto de Mazarrón.

Martín y Bagnaia consolidaron sus posiciones y diferencias horarias, pero por detrás Aleix Espargaró y Raúl Fernández iban cediendo terreno a un Marc Márquez que rodó de manera sólida unas cuantas décimas de segundo más rápido que ellos.

Marc Márquez superó a Raúl Fernández en la apurada de frenada de la recta de meta para ponerse cuarto, a tres décimas de segundo de Aleix Espargaró, más o menos la misma diferencia que mantenía Martín sobre Bagnaia, pero en las últimas vueltas jugó una baza determinante la condición de los neumáticos y



Pecco Bagnaia lidera la prueba en Montmeló con Jorge Martín detrás.

SIU WU / EFE

### LAS FRASES



### **JORGE MARTÍN**

"He acabado con muy buen sabor de boca, sobre todo por haber mejorado tanto de ayer a hoy"

### **PECCO BAGNAIA**

"Estoy muy contento, he podido sacarme la espina de la carrera esprint; era clave adelantar en la curva 5"

### MARC MÁRQUEZ

"Prometo que no sabía que estaba luchando por un podio en la última vuelta, cociné a fuego lento"

por eso Bagnaia acabó superando a Martín.

Salvo error, la carrera estaba sentenciada con una nueva victoria de Pecco Bagnaia, la tercera, por delante de los españoles Jorge Martín, que aumenta su ventaja en la provisional del Mundial, y Marc Márquez, que aguantó el ataque final de Aleix Espargaró.

El japonés Ai Ogura (Boscoscuro), mientras, consiguió su primera victoria de la temporada en Moto2, y la primera desde Japón en 2022, quedando por delante del español Sergio García Dols (Boscoscuro), que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial, con el británico Jake Dixon (Kalex) consolidando su remontada con la tercera posición.

### El sevillano José Antonio Rueda se sube al podio de Moto3

Carrerón del sevillano José Antonio Rueda en el Gran Premio de Cataluña de Moto3. El piloto de KTM acabó tercero tras adelantar en la dos últimas vueltas a Daniel Holgado, hasta ahora líder del Mundial, y al neerlandés Collin Veijer, al que sacó del podio en la última. El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) se hacía con el triunfo, mientras que el hispalense David Muñoz (KTM) entraba en la quinta posición a pesar

de las dificultades que tuvo que superar durante la carrera con una vuelta larga de penalización. David Alonso logró la cuarta victoria de la temporada y octava de su carrera deportiva al conseguir este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto3 en el circuito 'Barcelona-Cataluña', lo que le otorga el liderato en la provisional del mundial de la categoría. Alonso supo esperar el momento propicio para acceder al liderato de la carrera, cambiar el ritmo de

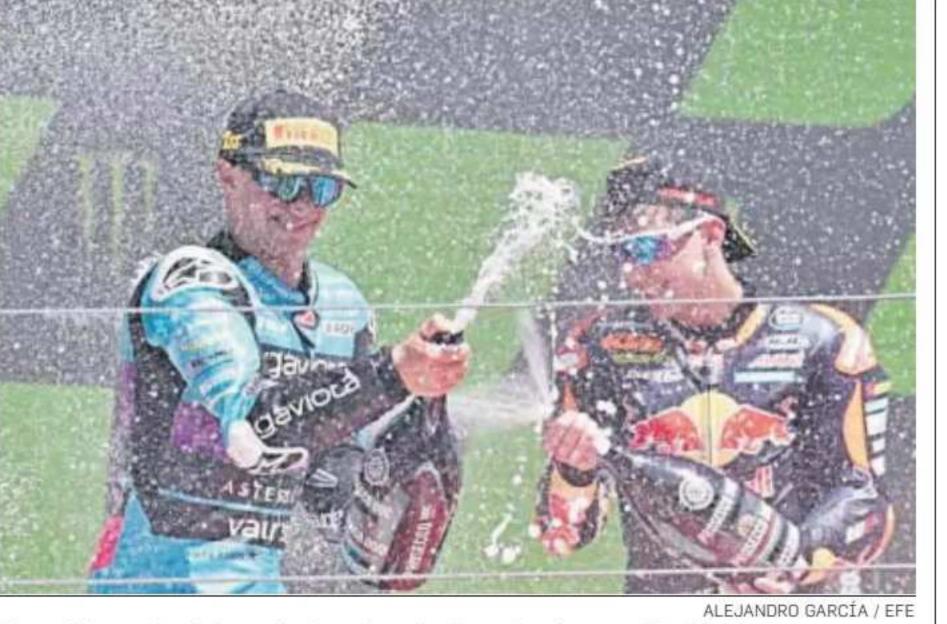

El sevillano José Antonio Rueda, a la derecha, junto a David Alonso.

la misma y vencer con autoridad. Es líder del Mundial con 118 puntos, catorce más que Daniel Holgado (104), con Collin Veijer tercero con 75 puntos. No falló en el momento de la salida el autor de la pole position, el español Iván Ortolá (KTM), que se situó líder en la curva de final de recta. Con Ortolá líder, tras su estela se pusieron David Muñoz, penalizado con una 'vuelta larga', motivo por el que seguramente tiró con fuerza para intentar perder el menor tiempo posible respecto a sus rivales cuando cumpliese con la penalización que lo privó del podio al final.

### **DEPORTES**

### FÓRMULA 1 ► GRAN PREMIO DE MÓNACO



Leclerc comanda el grupo de carrera por las calles del principado de la Costa Azul, que tuvo una gran afluencia de público.

ANNA SZILAGYI / EFE

# Leclerc salda su cuenta pendiente

 El monegasco gana por primera vez en casa en un día grande para Ferrari, ya que Carlos Sainz terminó tercero
 Verstappen no brilló y finalizó sexto, mientras que Alonso acabó undécimo

### Adrian R. Huber (Efe) MADRID

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó el Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial, disputado en las calles del principado de la Costa Azul, en las que su compañero, el español Carlos Sainz, acabó tercero. Donde saldó una cuenta pendiente, al ganar por primera vez en casa. Convirtiéndose, además, en el primer piloto de su nacionalidad en hacerlo en su país.

Leclerc, de 26 años, logró su sexta victoria en la F1 –la primera de la temporada– al ganar la carrera más icónica del año por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), que fue segundo, y de Sainz, que logró ayer su vigésimo segundo podio en la categoría reina, el cuarto de la temporada. En una carrera que el otro español, Fernando Alonso (Aston Martin), acabó undécimo; y que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) aban-

donó, tras accidentarse –sin consecuencias físicas– en la primera vuelta, perdiendo el tercer puesto en el Mundial.

El triple campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, acabó sexto, por detrás de los ingleses Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), cuarto y quinto, respectivamente este domingo en Montecarlo. Donde Checo se vio envuelto en un accidente en la primera vuelta, subiendo hacia el Casino, con los dos Haas del danés Kevin Magnussen y del alemán Nico Hülkenberg. Un percance que provocó una interrupción de unos 40 minutos -con bandera roja-, la resalida, desde la parrilla; y el abandono del trío implicado.

Tras su peor fin de semana del año, Verstappen lidera el Mundial con 169 puntos, 31 más que Leclerc y con 56 sobre Norris. Carlos ascendió al cuarto puesto, con 108 unidades: una más que Checo, quinto ahora en la general. Esta vez Leclerc encabezó el gran día de Ferrari, que se ha situado a 24 puntos de los 276 con los que lidera el Mundial de constructores la, de momento, dominante escudería austriaca.

Nada más darse la salida, se produjo el primer susto y la carrera quedó interrumpida, con bandera roja, a causa del citado accidente de Checo con los dos Haas. En la subida desde Santa Devota al Casino, Magnussen embistió por detrás al RB20 del mexicano, que a su vez tocó el Haas de Hülkenberg. El coche de Checo, subcampeón del mundo el año pasado, quedó completamente destrozado, aunque el bravo piloto tapatío salió del mismo por su propio pie y sin problema alguno, al igual que los dos integrantes de la escudería Haas. Los tres pilotos quedaron fuera de una carrera que se reanudó casi 40 minutos después desde una parrilla en la que tampoco estaba ya Esteban Ocon (Alpine). Alonso, con la retirada de su ex colega galo, lo hizo desde la decimotercera.

Esta vez, la salida fue limpia; y a pesar de que se investigó otra acción entre Carlos y Piastri, fue desestimada rápidamente. Y, al no haber nuevos incidentes, como era de esperar, se mantuvieron las posiciones. Tras las primeras 35 vueltas, Leclerc lideraba con algo más de un segundo sobre Piastri, cuatro sobre Sainz y algo más de cinco sobre Norris. A bastante más distancia, quince segundos por detrás, circulaba Russell; y Verstappen parecía conformarse con la sexta plaza. Alonso, que había rebasado al australiano Daniel Ricciardo (RB) después de la resalida, era duodécimo, en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1. Y traspasado el ecuador de la prueba se mantenían las posiciones, sin que nadie hubiese entrado a cambiar neumáticos. El primero en hacerlo, en la 43, fue

Lance Stroll, el compañero de Fernando, que puso los duros antes de sufrir un pinchazo siete giros más adelante, para salir de zona de puntuación y acabar la prueba en decimocuarta posición; tres puestos por detrás del asturiano, que acabó undécimo.

En la 52 paró Hamilton para intentar hacerle un undercut a Verstappen, que se defendió del mismo a la siguiente, instalando asimismo el neumático duro. Sir Lewis se conformó con la séptima plaza y con marcar la vuelta rápida de una carrera cuyo desenlace lo iba a marcar el desgaste de las gomas, cuando, a falta de quince para el total de 78, a Leclerc y a Norris cuarto- apenas les separaban seis segundos. Norris atacó a Carlos y Mad Max se lanzó a por Russell. Pero, como era de esperar, adelantar es casi imposible a orillas de la Costa Azul. Leclerc hizo llorar de alegría al Príncipe Alberto tras llevar el triunfo hasta meta.

**REMO** ► COPA DEL MUNDO

# Canalejo y García, a París con moral

### Redacción SEVILLA

La segunda etapa de la Copa del Mundo de remo, disputada este fin de semana en Lucerna (Suiza), deparó un nuevo éxito internacional para el dos sin timonel de los sevillanos Javier García y Jaime Canalejo. En la que ha sido su última comparecencia internacional antes de disputar el próximo verano los Juegos Olímpi-

cos de París, los remeros del Club Náutico Sevilla se colgaron la medalla de plata.

Desquitándose de la séptima plaza del pasado Campeonato de Europa, en Hungría, el bote de los diplomas olímpicos en Tokio culminó un espectacular fin de semana en el lago Rotsee. Tanto es así que lograron el triunfo en su serie eliminatoria con el segundo mejor tiempo de todos los participantes

(6:28.75) en las tres mangas para eludir la repesca. Se clasificaron directamente para unas semifinales en las que volvieron a exhibir potencial al ganar de nuevo su manga, en este caso en apretado esprint con un crono de 6:31.18. Ya en la lucha por las medallas ayer, Javier García y Jaime Canalejo, quintos el pasado año en esta misma competición, emularon la plata lograda en la Copa del Mun-

do de Zagreb (Croacia) del pasado año. Para ello cubrieron los 2.000 metros de la prueba en clara progresión, ya que al paso por los primeros 500 metros eran quintos y cuartos en los dos siguientes puntos de referencia antes de alcanzar la llegada. El esprint final les valió la plata tras ser sólo superados en la meta por los británicos Wynne-Griffith y George, vigentes subcampeones del mundo.



Canalejo y García, en acción.

### **SERVICIOS**

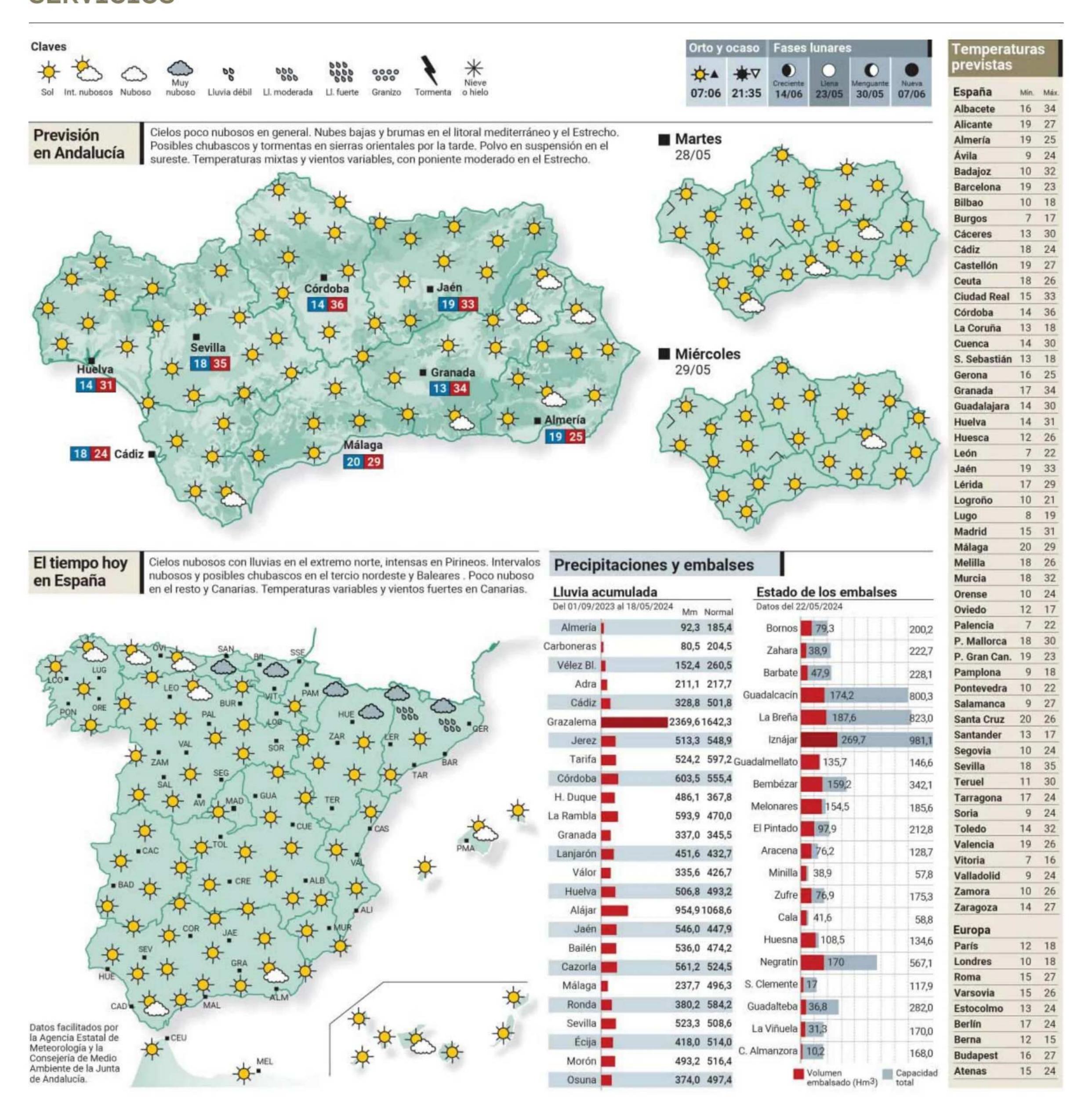



### Sorteos | SERVICIOS

### Sorteos

### **LA PRIMITIVA**

SÁBADO, 25 DE MAYO

1-3-15-16-20-21

| C-33 R-9  | JOKER <b>2072674</b> |  |  |
|-----------|----------------------|--|--|
| 6+r       | BOTE                 |  |  |
| 6         | 0.00                 |  |  |
| 5+c       | 92.364,10            |  |  |
| 5         | 1.312,67             |  |  |
| 4         | 37,64                |  |  |
| 3         | 8,00                 |  |  |
| Reintegro | 1,00                 |  |  |

### Jueves, 23 de mayo

1-9-11-36-38-45 C-10 R-7 Joker 9838672

| LOTERÍA NAC. | ONC    |
|--------------|--------|
| SÁBADO,      | JUEVES |
| 25 DE MAYO   | 00     |
| 97751        | 92     |

JUEVES, 23 DE MAYO

19673

**EL GORDO** DOMINGO, 26 DE MAYO

10-17-19-26-28

Número clave 8

| ВОТЕ      |
|-----------|
| 71.263,93 |
| 632,05    |
| 103,18    |
| 27,73     |
| 10,27     |
| 5,21      |
| 3,00      |
| 1,50      |
|           |

### **BONOLOTO** DOMINGO, 26 DE MAYO

02-11-34-35-45-48 7-8-13-

| C-18 R-9  | Euros        |
|-----------|--------------|
| 6         | 1.430.909,96 |
| 5+c       | 0,00         |
| 5         | 3.466,08     |
| 4         | 28,41        |
| 3         | 4,00         |
| Reintegro | 0,50         |
|           |              |

Sábado, 25 de mayo 4-22-25-28-42-43

### EURODREAMS JUEVES, 23 DE MAYO

14-23-31

SUEÑO 1

| Euros      |
|------------|
| 0          |
| 120.000,00 |
| 67,33      |
| 23,72      |
| 3,44       |
| 2,50       |
|            |

Premios de 5.000 €

15561 Serie 003

15712 Serie 005

65693 Serie 026

67178 Serie 014

### **EUROMILLONES**

VIERNES, 24 DE MAYO

Estrellas 1-3

9-12-18-22-50

|     | Euros      | E   |     |  |
|-----|------------|-----|-----|--|
| i+2 | EUROBOTE   | 2+2 | 12, |  |
| +1  | 321.429,78 | 3+1 |     |  |
| i   | 25.041,15  | 2+1 | 9,  |  |
| +2  | 1.613,73   | 3   | 8,  |  |
| +1  | 107,36     | 1+2 | 6,  |  |
| +2  | 51,87      | 2+1 | 4,  |  |
| ı   | 36,39      | 2+0 | 3,  |  |

### **EUROJACKPOT**

El millón CQB44092

VIERNES, 24 DE MAYO

2-3-4-21-45

SOLES 6-12

### SÚPER ONCE DOMINGO, 26 DE MAYO

Sorteo 1

05-10-15-16-20-30-35-37-45-51-58-63-69-72-73-74-75-78-79-81 Sorteo 2

04-08-14-15-16-17-23-33-34-43-45-48-49-65-66-69-75-76-84-85 Sorteo 3

04-13-14-16-20-21-23-38-41-44-47-48-50-56-67-68-72-77-82-85

04-14-15-18-19-23-25-34-36-48-49-55-59-61-62-72-74-83-84-85

Sorteo 4

Sorteo 5 02-07-08-09-11-12-15-29-41-45-47-52-55-63-

64-69-70-73-74-80

S, 23 DE MAYO 92779

Reintegro 9-9 Serie **007** 

### TRÍPLEX DOMINGO, 26 DE MAYO

037 Sorteo 1 Sorteo 2 460 Sorteo 3 Sorteo 4 300

Sorteo 5

### **CUPONAZO** VIERNES, 24 DE MAYO

92424

Reintegro 9-4 Serie 114

### **SUELDAZO FIN DE SEMANA**

C-2 R-0

DOMINGO, 26 DE MAYO

300.000€ 20325

Reintegro 5 Serie 011

**FILOENIGMAS** 

uscar tres palabras en sentido

horizontal y vertical, como la

letras que forman las palabras.

### MI DÍA DOMINGO,

26 DE MAYO

17 SEP 1975 Trébol 07

LOGOGRIFO

### J. Pastor - Nº 7697



Sello o señal en lo escrito 11 10

Congregación religiosa de los judios 13

Pronóstico 14 3

Sencillo, sin complicaciones 15 10



Encontrar las 8 diferencias del dibujo de abajo con respecto al de arriba.



### número anterior PIROMANAMIBA

Soluciones del



| 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 |

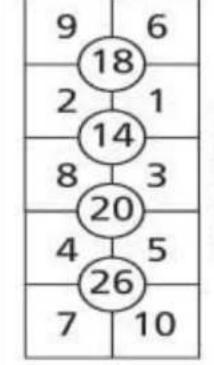

VANGUARDIA VINAGRETA SINAGOGA GARGOLA ANGULA TIGRE GRES

La palabra es PINTALABIOS. La letra que falta es la P, relacionada con la propia imagen.

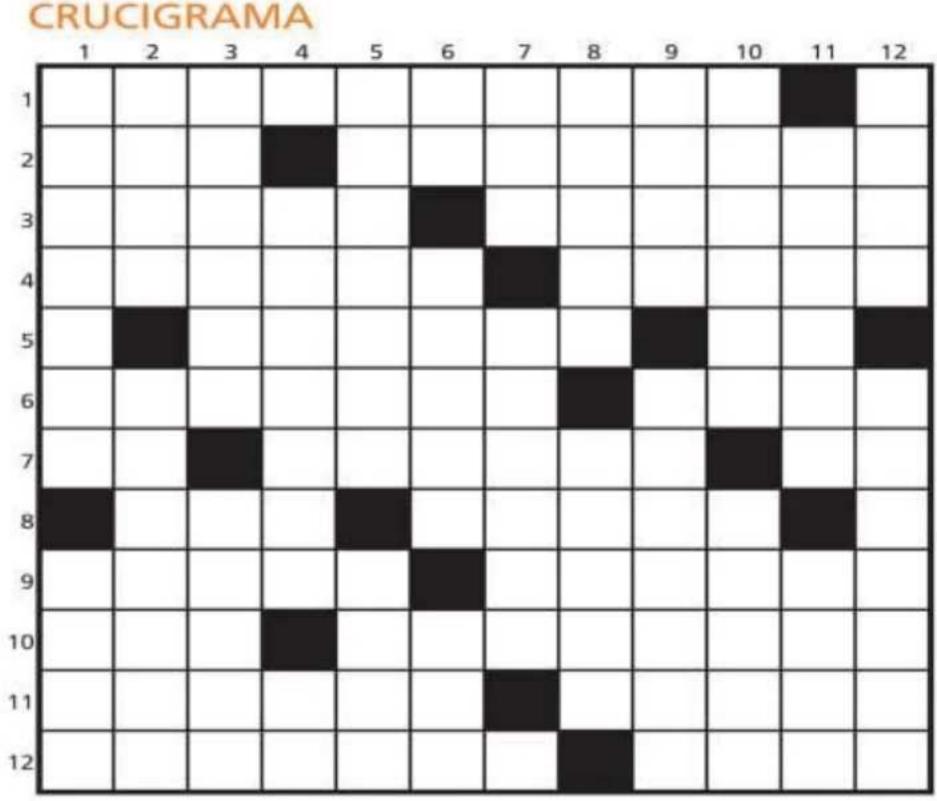

HORIZONTALES: 1. Dicho de un molusco marino. Infusión. 2. Omití las dos últimas. Fotógrafo en el rodaje. 3. Unos insignificantes. Una que comulga con todo. 4. Conducto hacia la vejiga. Oxigeno o butano. 5. ¡Muy bien! Una que vende décimos. Pez decapitado. 6. Uno muy popular. Un pelo blanco. 7. Deidad del rostro partido. Brocheta. Tronco de la rata. 8. Sonido campanero. Punta del trompo. Primera de la anterior. 9. Destruyes lentamente. Recipiente de barro para vino. 10. Escogi las tres últimas. Aprendices de futbolistas. 11. La SER o la COPE. Dice amén. 12. Tapa la oreja e impide una visión clara. Poner el cordero al horno.

VERTICALES: 1. Unirse o juntarse. Si no es de pavo, vale la pena. 2. Hice una poesía de abajo arriba. Dejar echo polvo. 3. Sujétela. Fije su residencia el gorrión. 4. La par del par. Turca. Eje sin fin. 5. Abundan en el cuarto de baño. Venci la gripe. 6. Tronco del topo. Echar la red. Clara sin pies ni cabeza. 7. Las dos de Pepe. Objeto en forma de rueda. La primera. 8. Gusano útil en mecánica. Dos arcos que se unen para formar punta. 9. Lady. Artículo deportivo. 10. La de Ulises. Canciones que adormecen. 11. Osita. Cara de cemento. 12. Posterioridad en el tiempo. Dar las dos a las tres.

### SUDOKU

### DIFICIL

|             |   |   |   |   | 8 |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1           |   |   |   | 5 |   | 3 | 2 |
| 1<br>8<br>2 | 2 |   | 9 | 6 |   | 7 |   |
| 2           |   |   |   |   | 3 |   |   |
|             | 3 |   | 7 | 8 |   | 9 |   |
|             |   | 7 |   |   |   |   | 1 |
|             | 4 |   | 1 | 7 |   | 6 | 3 |
| 7           | 5 |   | 3 |   |   |   | 8 |
|             |   | 1 |   |   |   |   |   |

### PASARELA

### SORAYA ARNELAS

En la presentación de su último tema no descartó volver a ser madre



La cantante, que acaba de presentar su nueva canción, Earthquake, no renuncia a una nueva maternidad tras el aborto que le privó de dar a luz a su tercer hijo. "No me quiero quedar con ese sabor de boca, quiero volver a intentarlo y confieso que será el último", ha dicho

# Samara Terrón, así es la novia de Antonio Tejado

La sevillana,
 que trabaja
 como auxiliar de
 farmacia, lleva
 dos años de idas
 y venidas con
 Antonio Tejado

### Juan José Gardón

Antonio Tejado ha abandonado la prisión de Sevilla I donde se encontraba de manera provisional por su presunta implicación en el robo perpetrado en la vivienda de su tía María del Monte e Inmaculada Casal. Su salida del centro penitenciario ha generado una gran expectación, así como sus primeras horas en libertad. En los últimos días, el televisivo ha disfrutado de una comida familiar y ha sacado tiempo para irse de compras a un centro comercial de Sevilla junto a su novia, Samara Te-

rrón, y su madre.

El programa *TardeAR* ha ofrecido algunos detalles de su visita al centro comercial. "Es un centro comercial muy famoso que está por todo nuestro país, está muy cerca de la casa de



Samara ha conquistado el corazón de Antonio Tejado.

la madre de Antonio Tejado y, después de ir a los juzgados, ha ido y ha comprado relojes. Se ha hecho fotos, se ha interesado por alguno de ellos y, finalmente, no sabemos si se ha decantado por uno u otro", aseguraba Enrique Ulzurrum.

Por el historial sentimental de Antonio Tejado han pasado nombres como el de Rosario Mohedano, con quien tiene un hijo, Candela Acevedo o Alba Muñoz, la madre de su hija. Actualmente, la dueña de su corazón es Samara Terrón, que



La joven trabaja como auxiliar de farmacia en Sevilla.



Samara y Antonio, en actitud cómplice y cariñosa.

se ha convertido en un apoyo vital para Antonio Tejado y su familia.

Con esta joven sevillana llevaría dos años de relación sentimental, con algunas idas y venidas. Samara Terrón apareció en la vida de Antonio Tejado cuando el sobrino de María del Monte se había alejado de la televisión. Ambos han vivido su relación de manera discreta y lejos de los focos por expreso deseo de la joven, ya que ella prefiere mantenerse en el anonimato. Con la detención de su pareja esa condición se ha visto alterada, convirtiéndose en objeto de deseo para los medios.

Samara, natural de Sevilla, trabaja como auxiliar de farmacia y parafarmacia en la ciudad hispalense. A la joven le gusta el mundo de las redes sociales y ha hecho algunos trabajos como modelo.

Samara, a la que le está costando digerir el revuelo mediático que existe en torno a su pareja, habló sobre su situación cuando Antonio estaba interno en la prisión de Sevilla I. "Es una situación com-

Samara se ha convertido en un gran apoyo para su suegra

plicada, pero sí que es verdad que estamos con la fuerza suficiente y como he dicho antes, creemos en la inocencia de Antonio cien por cien y hasta que no se diga la contrario, pues estaremos con él", dijo en unas declaraciones recogidas por Vamos a ver.

Según ha informado El Español, la relación sentimental de Antonio y Samara ha sufrido varias crisis, pero cuenta con el visto bueno de la familia del que fuera colaborador de Mediaset. A día de hoy, Samara es un apoyo fundamental para su suegra y ha esperado pacientemente la salida de su novio de la cárcel.

# Christian Gálvez celebra los 44 años con Patricia Pardo y su hijo

### Juan José Gardón

Christian Gálvez acaba de cumplir 44 años. La efeméride le llega en uno de sus mejores momentos a nivel personal. El presentador de Mediaset ha afianzado su relación sentimental con Patricia Pardo, la madre de su hijo Luca. La presentadora de Vamos a ver ha querido dejar constancia del amor que

procesa a su marido en las redes sociales.

"No solo ha sido un cumpleaños feliz para ti, sino para todos los que te queremos. Tus ojos vidriosos al soplar la tarta con tu niño en brazos está en el archivo de mis momentos memorables. Cuánto significado en un instante tan efímero. Todos supimos leerlo y concluir que ya es eterno. Suerte la mía

de formar parte de algo tan bello. Os amo", ha escrito la periodista junto a un carrusel de fotografías para felicitar a Christian.

La respuesta del que fuera presentador de Pasapalabra no se ha hecho esperar. Una declaración de amor en toda regla. "¿Cómo formar parte? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Feliz es poco estando a tulado", le

ha contestado en la publicación de Instagram.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en
común, Luca, el pasado
mes de diciembre. "Luz y
camino es nuestro lema.
Muy significativo. Lo llevamos tatuados y estamos
muy felices", dijeron a la
salida del hospital. Desde
entonces su vida se ha
convertido en un auténtico cuento de hadas.



Christian Gálvez y Patricia Pardo, una pareja feliz y unida.

INSTAGRAM

## TELEVISIÓN

### JORDI ROCA

El chef será uno de los invitados en la doble emisión de 'MarterChef 12'



El lunes, en la prueba de eliminación, los delantales negros se enfrentarán a los duelos con postres de Jordi Roca, el mejor pastelero del mundo. El miércoles, el jurado extenderá la alfombra roja para recibir a rostros conocidos como Antonio Banderas o Bertín Osborne

# Movistar Plus+ homenajea a El Chava, el ciclista del pueblo

La plataforma de Teléfonica y Relevo han producido un documental sobre uno de los ciclistas más carismáticos

### Juan José Gardón

José María Jiménez, El Chava, es uno de aquellos ciclistas que siempre tendrá un sitio en el corazón de todos los aficionados al deporte de la bicicleta. Cuando se cumplen más de 20 años de su fallecimiento por un infarto cerebral, Movistar Plus+ en colaboración con Relevo emite un documental exclusivo que repasa su figura y sus logros deportivos.

El ciclista, natural de El Barraco (Ávila), fue el protagonista de diez años de logros, con 28 victorias y una predilección especial por animar La Vuelta a España, competición en la que llegó a subir al pódium en el año 1998.

José María Jiménez, más conocido como El Chava por un apodo



MOVISTAR PLUS+

'El Chava' Jiménez ha sido recordado en un documental producido por Relevo para Movistar Plus+.

ligado a su familia, estaba considerado como el ciclista del pueblo. Corría por y para el espectáculo y la gente. Por encima de la disciplina y los rigores tácticos de los equipos, emergía una figura irrepetible que pretendía disfrutar encima de una bicicleta para regalar momentos inolvidables a los aficionados, como aquella victoria de etapa en el Angliru tras una remontada descomunal ante el ruso Pavel Tonkov entre la niebla.

El documental Chava. El ciclista del pueblo se encuentra disponible bajo demanda en Movistar Plus+ tras su estreno el pasado jueves. En el reportaje participan miembros de su familia, incluida su viuda Azucena, exciclistas y compañeros de El Chava como David Navas y Santi Blanco, el director del equipo ciclista Movistar Team, Eusebio Unzué, así como los periodistas Javier Ares y Alfredo Relaño.

La periodista de Movistar Plus+ y experta en ciclismo, Mónica Marchante, ha ensalzado la labor de Relevo en la producción del documental. "Habéis abordado a una figura del ciclismo desde la admiración y el respeto a su fallecimiento. Os habéis acercado al mundo de la depresión en el deporte, un mundo tabú hasta hace unos cuantos años. Es alucinante que todavía sigan pintadas las carreteras de su tierra con el nombre

de El Chava. Es algo conmovedor. Su imagen y sus gestas siguen en la memoria de los aficionados al ciclismo", ha expresado.

Sergio Santos, periodista de Relevo y creador del documental, ha explicado cómo surgió la idea de homenajear a El Chava Jiménez. "Yo conocí a El Chava cuando tenía 13 años en unas vacaciones familiares. Después le perdí la pista, tanto a él como a su mujer, Azucena. Haciendo gestiones pude contactar con su entorno, Azucena se acordaba de mí, ella nunca ha querido hablar de su marido y gracias a su colaboración hemos conse-

El ciclista, una figura irrepetible y venerada, falleció a los 33 años de un infarto cerebral

guido su testimonio, así como el de Santi y David. Para mí son los verdaderos artífices del documental", ha destacado.

David Navas y Santi Blanco fueron compañeros de El Chava y vivieron multitud de anécdotas junto al ciclista de El Barraco. "Aún tengo los pelos de punta, son recuerdos muy bonitos. No queríamos que El Chava cayera en el olvido, por lo que ha merecido la pena recordarlo", ha asegurado David, embargado por la emoción. "El documental ha tardado 20 años, pero la espera ha merecido la pena. El Chava era un genio encima de una bicicleta que daba pinceladas cuando él quería. Él vivía la vida, le gustaba disfrutarla. Si lo que le pasó hubiera sido en esta época, seguramente hubiera tenido otro final", ha reseñado.

# 'Naked Attraction', el formato de citas de HBO, amenazado de veto

### Juan José Gardón

El estreno de Naked Attraction en HBO Max no ha estado exento de polémica. En el programa presentado por Marta Flich los hombres y las mujeres buscan pareja entre seis personas del sexo opuesto que van completamente desnudas. Ante ello, el Instituto de Política Social ha lanzado una amenaza de veto porque considera que se trata de un programa casi pornográfico.

"Naked Attraction es perverso y prácticamente pornográfico. Nuestro enfado es tal que de no retirar el programa, nos encargaremos de avisar a nuestros ami-

gos, colaboradores, familiares y conocidos para que procedan a tramitar la baja de la suscripción que puedan tener con su plataforma", avisan.

Por ello, exigen la retirada inmediata de un programa que frivoliza con el aspecto físico de las personas. "El motivo de nuestro escrito no es otro sino instarles a que retiren de manera inmediata el programa Naked Attraction por su carácter agresivo y descontextualizado de lo que supone realmente la sexualidad, consideramos que este programa hiere y provoca daño en la imagen de la mujer, así como de los hombres que también aparecen

desnudos, descontextualizando realmente lo que es el amor o la sexualidad como una entrega y no un juego o un capricho del momento", ha señalado.

El Instituto de Política Social tampoco está de acuerdo con el rango de edad establecido para la visualización del programa (no recomendado para menores de 12 años). "Les instamos a que retiren ese rango de edad dado que este contenido sexual no es ni mucho menos recomendable para nuestros hijos", ha asegurado.El formato de HBO Max está disponible en Movistar Plus + si se tiene incluida la mencionada plataforma en la suscripción.



Marta Flich es la presentadora del discutido formato de HBO Max.

### TELEVISIÓN | Seleccionados

Vídeos, series y películas

### LA SERIE

'LA MANSIÓN DE LISA VANDER-PUMP', DISNEY+

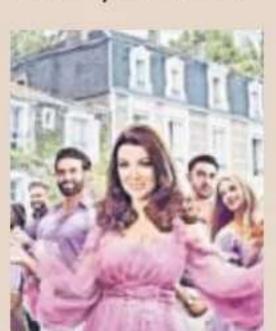

En un castillo francés, los miembros del personal se esfuerzan por brindar experiencias lujosas a los huéspedes mientras enfrentan rivalidades y romances sin que nadie sospeche

### PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'UN CIELO DE PLÁSTICO', MOVISTAR PLUS+



En un futuro distópico carente de recursos naturales, las personas se convierten en árboles al cumplir 50. Stefan tiene un dilema cuando su esposa, devastada por la muerte de su hijo, decide hacerlo antes

### SERIE DOCUMENTAL

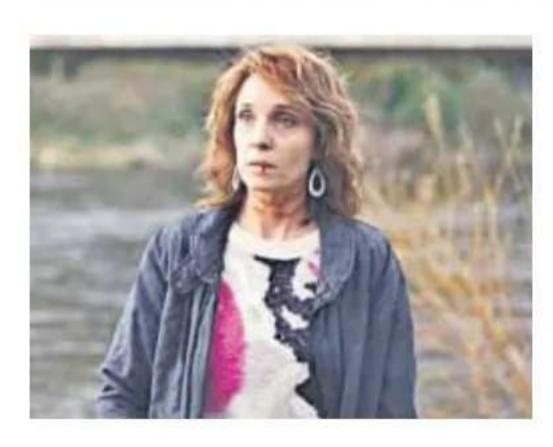

### 'EL CASO DEL SAMBRE', MOVISTAR+

En Francia, en 1988, Christine Labot, una peluquera y madre, se despierta junto al río Sambre con signos de agresión sexual. Este caso sería el primero de una serie de ataques del mismo hombre contra decenas de mujeres durante años. A pesar de las numerosas denuncias que saturan el sistema, el agresor sigue impune

### UN ESTRENO AL DÍA

'LLUVIA ÁCIDA', MOVISTAR PLUS+

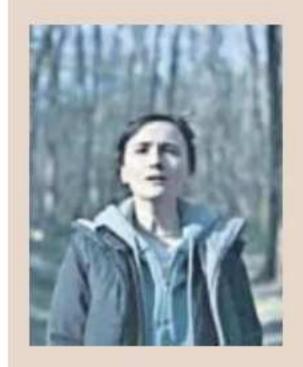

En Lluvia ácida,
Philippot, el
director, continúa
su crítica al
cambio climático
iniciada con La
nube. La historia
se centra en una
familia fracturada
que debe unirse
para sobrevivir en
un mundo caótico
y devastado.

### **TERCERA TEMPORADA**

'PROFESOR T', COSMO

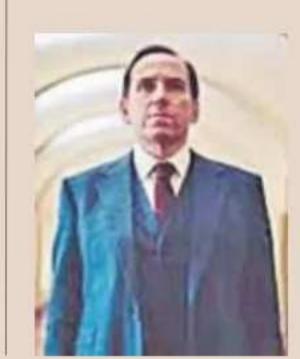

La exitosa serie británica estará, por primera vez, disponible al completo en España, continuando su recorrido tras el explosivo final de la entrega anterior: el profesor Tempest en prisión.

### Rocky II 21.50 BE MAD

1979. Director: Sylvester Stallone. Intérpretes: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers. EEUU. 113 min. Drama.

Rocky Balboa, el boxeador de Philadelphia, tras casi derrotar al campeón de los pesos pesados Apollo Creed, experimenta una breve fama. Pero sus limitaciones educativas dificultan las oportunidades publicitarias. Debido a la falta de dinero y al embarazo de su esposa Adrian, Rocky acepta la revancha solicitada por Creed.

### Misión imposible

### **22.40** FDF

1996. Director: Brian de Palma Intérpretes: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Beart, Henry Czerny, Jean Reno. **EEUU. 105 min. Acción.** 

El agente Ethan Hunt sobrevive a una emboscada durante una misión en Praga destinada a evitar la venta de un disco robado con información secreta crucial, en la que todo su equipo cae. Sin embargo, una campaña lo acusa de ser el responsable del desastre, obligándolo a esconderse. Ethan decide reunir a un grupo de expertos para romper la conspiración.

### Canales temáticos

### eox NEOX

.....

07.00 Neox Kidz

10.00 El príncipe de Bel-Air

12.00 Los Simpson

15.30 The Big Bang Theory

18.30 El joven Sheldon

20.20 911: Lone Star

### F.

DE FICCIÓN

**FACTORÍA** 

07.00 ¡Toma Salami!

07.50 Love Shopping TV

08.20 Los Serrano

10.00 Aida

13.30 La que se avecina

22.40 Cine. Misión imposible

### **EN ABIERTO. TDT**

### NOVA

10.40 Doctor en Los Alpes 14.30
Karlos Arguiñano 15.00 Esposa
joven 16.20 El Zorro: La espada y
la rosa 18.00 A que no me dejas
19.30 Corazón guerrero 21.00
Cabo 21.30 La presa

### DIVINITY

08.00 Imborrable 09.40 Castle 14.50 Chicago Fire 21.30 Mi nombre es Farah

### MEGA

10.00 Crimenes imperfectos 14.30 Mountain Men 16.00 Vida bajo cero 19.00 Cazatesoros 21.00 ¿Quién da más? 23.45 Chiringuito de Jugones

### ENERGY

08.30 NCIS: Nueva Orleans 11.30 NCIS: Los Ángeles 14.45 CSI: Miami 16.45 CSI: Nueva York 18.30 CSI: Las Vegas 20.15 FBI 22.00 FBI: Most Wanted

### BOING

14.00 Doraemon 16.00 Teen Titans
Go! 16.30 Looney Tunes Cartoons
17.00 Doraemon 18.00 La casa de
los retos 18.30 Batwheels 19.00
Teen Titans Go! 19.30 Looney
Tunes Cartoons 20.00 Doraemon
21.30 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn

### 24 HORAS

15.00 Telediario 16.00 Noticias 24H 17.00 La tarde en 24h 20.00 Noticias 24H 21.00 Telediario 22.00 La noche en 24H

### TRECE

11.00 Santa Misa y espacios religiosos 14.30 TRECE noticias 15.00 Cine. FX 2: Ilusiones mortales 16.50 Cine. Frank & Jesse 19.00 Cine. Justicieros del infiemo 20.30 TRECE noticias 21.00 TRECE al día 22.00 El cascabel

### TEN

08.15 Bajo cubierta: Mediterráneo 09.50 Killer 10.50 Vengaza: Millonarios asesinos 11.45 Killer 12.45 La casa de mis sueños 16.30 Caso cerrado 20.30 Nuestro propio pueblo

### DMAX

O9.00 Aventura en pelotas 10.40 Curiosidades de la Tierra 12.15 Alienígenas 14.00 Expedición al pasado 16.00 La fiebre del oro 17.45 Cazadores de gemas 19.40 Joyas sobre ruedas 21.30 ¿Cómo lo hacen?

### DKISS

08.00 Programas de casas y reformas 14.00 La última jugada
16.00 Programas de asesinatos
19.30 Programas de reformas 22.00
Restaurante indiscreto

### ANDALUCIA TV

16.00 Canal Sur noticias 16.50 Salud al día 17.35 Palabras de Sur 18.00 Andaluces y navegantes 19.00 Andaluces por el mundo 20.00 Lances 20.30 Documentales andaluces 21.30 Con-ciencia

### PARAMOUNT NETWORK

12.30 Embrujadas 13.30 Colombo 15.00 Agatha Christie 18.00 Los asesinatos de Midsomer 22.00 Cine. Star Trek

### TELEDEPORTE

14.15 BWF World Tour: Abierto de Malasia 15.15 TRAM Barcelona Open 17.00 Resúmenes LaLiga EA Sports 17.50 Anuncio convocatoria España Eurocopa 2024 19.25 Eurocopa sub-17 (M) 21.25Primera División de Fútbol Sala

### GOL TV

09.00 Los viajes legendarios de Hércules 12.00 MacGyver 14.00 El Golazo 16.00 El equipo A 18.30 Walker Texas Ranger 20.20 El Golazo 22.00 Directo Gol

### ATRESERIES (HD)

10.45 Aquí no hay quien viva 12.45 Rex, un policía diferente 16.40 Hudson & Rex 19.25 Caso abierto 22.00 Bright Minds

### BE MAD (HD)

Cine: 15.40 Timeline 17.45 La Ilegada 19.55Liga Saudí 21.50 Rocky II 23.50 Rocky III

### REAL MADRID TV (HD)

08.00 Real Madrid TV

### **NO SE PIERDA**



20.30 TELEDEPORTE

Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA. A las 19.30 partido de la fase de grupos entre la selección de Inglaterra sub-17 y la selección española sub-17.



14.30 **NOVA** 

**'Karlo Arguiñano.'** Recetas ricas, ricas todos los días.



20.20 **NEOX** 

**'911: Lone Star'.** Thriller de acción americano.



22.00 **TEN** 

'Bajo cubierta: Mediterráneo'. Una aventura en barco.



23.45 **MEGA** 

**'El Chiringuito de Jugones'.**Actualidad futbolística.



### **TELEVISIÓN**

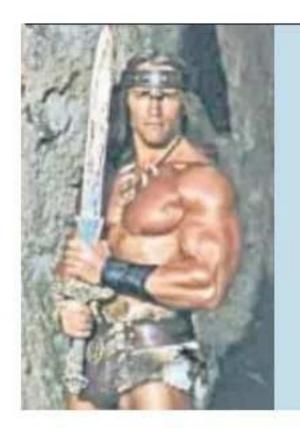

DÍAS DE CINE CLÁSICO

### Emisión de la película 'Conan el bárbaro'

22.00 LA 2

Tras el asesinato de sus padres por las hordas de Thulsa Doom, Conan se convierte en esclavo



MARTÍNEZ Y HERMANOS

### Clara Lago, Máximo Huerta y Vaquero como invitados

**22.50 CUATRO** 

Clara Lago comparte una vergonzosa experiencia, Máximo Huerta revela cómo fue bautizado dos veces y Vaquero recuerda anécdotas

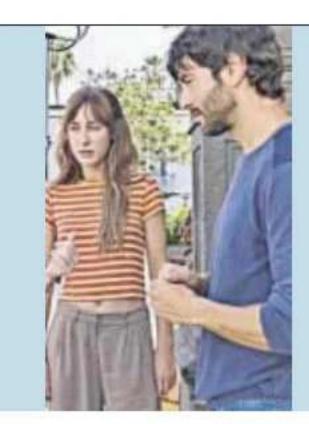

EL HORMIGUERO 3.0

### Pablo Motos recibe a dos grandes actores

**21.45 ANTENA 3** 

Javier Rey y Almudena Amor presentan su nueva película, La mujer dormida, que se estrena el 31 de mayo



La 1

06.00 Telediario matinal.

Marc Sala y Silvia

Intxaurrondo presen-

tan este programa que

reúne información de

actualidad en horario

Cantizano conduce es-

te programa de actua-

lidad que tiene el afán

de contar temas de in-

terés para el ciudada-

pacio de divulgación

Moderna". Teleno-

ambientada en la Es-

paña del siglo pasado.

española que indaga

en el amor y la ven-

ganza en la mansión

de unos marqueses.

18.30 El cazador. Concurso

puestas diario.

20.30 Aquí la Tierra . Pro-

Petrus.

21.00 Telediario.

21.45 El tiempo.

21.55 La suerte en tus

de preguntas y res-

grama de divulgación

presentado por Jacob

manos. Emisión de la

Lotería Primitiva y la

Lotería Nacional

22.05 4 estrellas. Comedia

22.55 MasterChef. Edición

de éxito española.

número 12 del progra-

ma de televisión gas-

tronómico que busca

teur de España. Con

Cruz y Samantha.

Pepe Rodríguez, Jordi

al mejor cocinero ama-

vela de sobremesa

sobre el territorio espa-

14.10 Ahora o nunca. Es-

ñol.

15.00 Telediario.

16.30 Salón de té "La

17.30 La promesa. Serie

16.15 El tiempo.

Álex Barreiro.

08.00 La hora de La 1.

matinal.

10.40 Mañaneros. Jaime

Con Sirun Demirjian y

Canal Sur



sobre el sector primario.

mer repaso a la actuali-

08.00 Despierta Andalucía. Informativo matinal con entrevistas de toda índole y un seguimiento en profundidad

10.00 Hoy en día. Actualidad y entretenimiento de la mano de Fernando Díaz de la Guardia.

13.00 Mesa de análisis. Actualidad política y social de la mano de

14.15 Informativos locales.

15.30 La tarde, aquí y reportajes y diversas

18.00 Andalucía Directo. El programa decano de la televisión en Andalucía. Actualidad, entretenimiento y servicio

19.50 Cómetelo. Con el

21.00 Informativos locales.

22.45 Cine. 'El verano que vivimos'. Isabel, estudiante de periodismo, debe hacer sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo gallego para graduarse. Aunque espera investigar y demos-

02.00 Comerse el mundo. 03.00 La noche en 24 h. esquelas. 00.35 Cine. 'La consagra-

07.30 Buenos días. Un pri-

dad del día.

a la agenda cultural.

Teodoro León Gross.

14.30 Canal Sur Noticias. ahora. Juan y Medio presenta este espacio que incluye entrevistas, secciones, entre ellas la

popular dedicada a los

mayores, a quienes bus-

carán pareja.

público. chef Enrique Sánchez.

20.30 Canal Sur Noticias.

21.45 Atrápame si puedes. Un concurso ameno destinado a toda la familia que conduce Manolo Sarria.

trar sus habilidades, le

asignan gestionar las ción de la primave-

ra'.

02.15 Documental.

Redifusión.

06.15 Las noticias de la mañana.

Antena 3

08.55 Espejo público. Magacín matinal con toda la información de actualidad a través de tertulias y debates, presentado por la periodista Susana Griso.

13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Recetas fáciles y exquisitas para todos de la mano del famoso chef vasco.

13.45 La ruleta de la suerte. Concurso que pone a prueba la agilidad mental, los reflejos y los conocimientos de los participantes.

15.00 Antena 3 Noticias. 15.30 Deportes.

15.35 Tu tiempo. Con Ro-

berto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Cuenta la historia de la familia De La Reina, los dueños de una fábrica

17.00 Pecado original. Serie turca llena de dramas y romances.

de perfumes.

18.00 Y ahora, Sonsoles. Actualidad social de la mano de Sonsoles Ónega.

20.00 Pasapalabra. Concurso presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0 Pablo Motos recibe a Javier Rey y Almudena Amor, actores.

22.45 Hermanos. Cuatro hermanos viven una vida feliz, con los bolsillos vacío pero llenos de amor. Mientras luchan por sobrevivir, el poderoso empresario Akif Atakul buscará la manera de escapar de un

crimen cometido.

00.40 Hermanos. 02.30 The Game Show. 03.15 Galería del colec-

cionista.

Cuatro

07.00 Love Shopping TV. 07.30 ¡Toma Salami! 08.10 Planeta Calleja. Redifusión.

09.30 Alerta cobra. Serie policíaca alemana acerca de Semir Gerkhan, el líder de un equipo de agentes de la brigada de carreteras.

11.30 En boca de todos. Espacio televisivo de actualidad que acerca a los espectadore las principales noticias políticas y sociales más comentadas, contextualizadas con un equipo de colaborades y expertos en la materia.

14.00 Noticias Cuartro.

14.50 El Desmarque. Actualidad deportiva 15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Espacio presentado por Risto Mejide donde se analizan las noticias falsas y los bulos que inundan las redes sociales.

18.30 Tiempo al tiempo. El programa abordará temas sobre la preservación del medio ambiente y la ciencia, además de bienestar, como la salud, la alimentación y el deporte, entre otros

20.40 El Desmarque. Actualidad deportiva.

20.00 Noticias Cuatro.

20.55 **El tiempo**. 21.05 First dates. Espacio que organiza citas a ciegas entre solteros. Carlos Sobera ejerce de conductor del programa.

22.50 Martinez y hermanos. Novedoso formato de programa donde Dani Martínez recibe a tres invitados sin vínculos anteriores entre los mismos.

00.30 Martinez y hermanos. Redifusión. 02.00 El Desmarque.

02.25 The Game Show. 03.10 En el punto de mira. 06.10 Reacción en cade-

Telecinco

na. 07.00 Informativos Telecinco. Con Leticia Iglesias y Laila Jimé-

nez.

09.00 La mirada crítica. Espacio conducido por Ana Terradillos. Destaca lo más importante de la actualidad política, económica y social en el panorama nacional e internacional.

10.30 Vamos a ver. Todas las noticias relevantes para la ciudadanía de la mano de Joaquín Prat, Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 El Desmarque. Actualidad deportiva.

15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida. Pro-

grama conducido por Sandra Barneda y César Muñoz que ofrece las últimas noticias de interés social mediante transmisiones en directo y reportajes.

17.00 TardeAR, Con Ana Rosa Quintana y toda la actualidad. 20.00 Reacción en cadena. Concurso diario

21.00 Informativos Telecinco

con dos equipos.

21.35 El Desmarque. Actualidad deportiva.

21.45 **El tiempo**. 21.50 Supervivientes. Última hora. Resumen con los últimos aconte-

cimientos del reality.

Con Lara Álvarez. 22.50 Factor X. Ion Aramendi presenta un concurso en el que los participantes compiten para alcanzar la fama en sus disciplinas.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

02.35 Supervivientes. Resumen diario.

02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

06.30 Remescar cosmética al instante.

La Sexta

07.00 Previo Aruser@s. 09.00 Aruser@s. Alfonso

Arús y su habitual equpo de contertulainos conducen este programa de entretenimiento matinal que se centra en desgranar los temas de actualidad en tono

11.00 Al rojo vivo Antonio García Ferreras y María Llapart presentan este espacio de debate entre expertos y analistas sobre la actualidad, fundamentalmente, política.

de humor.

14.30 La Sexta Noticias.

14.55 Jugones. Información deportiva de la mano de Josep Pedrerol.

15.20 La Sexta Meteo.

15.45 Zapeando. Programa humorístico con Dani Mateo y sus colaboradores que analizan el panorama televisivo nacional e internacional siempre con un punto comedia.

17.00 Más vale tarde. Actualidad, información y entretenimiento bajo la doble mirada de Cristina Pardo e Iñaki López.

20.00 La Sexta Noticias.

21.00 LaSexta Clave. 21.20 La Sexta Meteo. 21.25 La Sexta Deportes.

21.30 El intermedio. El Gran Wyoming, con la ayuda de sus colaboradores, analiza en clave de humor la actualidad.

22.30 Cine. 'Blackwood'. Cinco adolescentes problemáticas ingresan en un programa experimental dirigido por la enigmática Madame Duret en el internado Blackwood...

00.45 Cine, 'Así en la Tierra como en el Infierno'.

02.55 Pokerstars Casino.

03.35 Play Uzu Nights.

08.00 Documental. 'Sin equipaje: Grecia: Las islas esporadas del

norte'. 08.55 El escarabajo verde. 'Al borde del abismo - Parte 2'.

La 2

09.30 Programas de divulgación. 'Aquí hay trabajo' y 'La aventura del saber'.

10.55 Documental. 'Dioses de Egipto: El origen de un mundo'. 11.50 Culturas 2.

12.20 Mañanas de cine. 'Garringo'.

14.00 Documental. 'Sin equipaje: Serbia: Historias prehistóricas'

14.25 Documental. 'Sin equipaje: Serbia: Novi Sad'. 14.50 Documental. 'Jamie

Oliver: juntos de nuevo: Fiesta de tacos'. 15.45 Saber y ganar. El longevo concurso presentado por Jordi

Hurtado.

16.30 Documental. 'La hermandad de los leones: El camino hacia la cima'.

17.20 Documental. 'Maravillas del océano: Islas de vida'. 18.05 Documenta2. 'En el

mar: una inmersión en el conocimiento'.

19.00 El paraíso de las señoras. Serie. 20.15 ¡Cómo nos reí-

mos!. 20.30 Documental. 'Diario de un nómada: Operación Ararat: Viaje desde Albania a Macedonia (sin fruta'.

21.30 Cifras y letras. Concurso presentado por Aitor Albizua.

22.00 Días de cine clásico. 'Conan el bárbaro'. Aventuras

00.00 Documental. 00.55 Metrópolis. 01.30 Los conciertos de

Radio-3.

02.00 Serie de documentales.

Level 12.25 Lobo 12.35 Pat, el perro 12.50 Tara Duncan 13.15 Los Pitufos 13.35 Bienvenidos a Bric-a-Broc 13.45 Ollie y los monstruos 14.15 Una casa de locos 15.15 Bob Esponja 16.00

Clan

11.30 Aprendemos en

Clan 12.00 Marcus

Henry Danger 16.45 Los Hathaway entre fantasmas 17.00 Peppa Pig 17.15 Hello Kitty 17.35 Milo 17.45 La patrulla canina 18.05 **Petronix Defenders 18.20** La casa de muñecas de Gabby 18.45 Vera y el Reino Arcoíris 19.05 Los Pitufos 19.30 Tara Duncan 19.50 Héroes a medias 20.05 Ollie y los monstruos 20.25 Los Casagrande 20.45 Bob Esponja 21.10 Una casa de locos 21.30



Disney Channel

Samuel 21.40 Las

sirenas de mako

08.30 Kiff 09.30 Hamster & Gretel 10.15 Los Green en la gran ciudad 11.30 Las aventuras de Ladybug 12.20 Hailey, ja por todas! 12.50 Los Green en la gran ciudad 13.40 Bluey 15.00 Marvel spidey y su equipo **15.30** Los Green en la gran ciudad **16.10** SuperKitties 17.00 Rainbow High 17.15 Bluey 17.30 Marvel Spidey y su equpo 18.00 Las aventuras de Ladybug 18.50 Hamster & Gretel 19.20 Kiff 20.00 Bluey 21.00 Los Green en la gran ciudad 22.00 Los villanos de Va.lley View

Tú crees que las cosas en el mundo podrían cambiar.

Nosotros lo sabemos. ONGD Jóvenes del Tercer Mundo

20 años trabajando para llevar la Educación y el Desarrollo a JOVENES las zonas más desfavorecidas de América Latina, África y Asia www.jovenestercermundo.org







### Diplomacia

Cruz Conde, 12 / Teléfono 957 22 20 50 | Fax 957 22 20 72

### MARÍA DEL CARMEN ROMERO

### Directora de la ETS de Ingeniería Informática

### Diego J. Geniz

### -¿Somos conscientes de lo importante que es la ciberseguridad en la sociedad actual?

-La tendríamos que tener presente todos. En nuestras vidas, para bien y para mal, la informática ha venido para quedarse y eso nos obliga a conocer las buenas prácticas en la seguridad de la información. Necesitamos profesionales que sean capaces de proteger eso. La ciberseguridad es algo holístico, no solamente técnico. El 90% de los incidentes en ciberseguridad se originan por causas humanas. Muchas veces porque la persona es engañada y aporta una información que no debería suministrar, el conocido como phising.

### -Los ciberfraudes provocan animadversión hacia las TIC...

 La tecnología no debemos dejar de usarla, aunque tenga riesgos asociados. Hay que buscar los mecanismos para emplearla con la máxima seguridad posible. Ojo, que seguridad al cien por cien no hay. Ni creo que vaya a haber nunca porque, al igual que las leyes, cuando se aprende a manejar una tecnología, también se conocen sus lagunas, fundamento de los hackers. Lo importante es no transmitir el mensaje del miedo, sino de poseer a profesionales cualificados para ser más proactivos que reactivos, es decir, de contar con esos mecanismos que eviten los ataques y fraudes.

### vimos en una etapa parvularia en tecnología?

-Sí, por supuesto. Hay muy poca competencia digital, a pesar de que la Comisión Europea ya sacó el dircom con dos marcos, uno para las organizaciones educa-



# "A los informáticos aún nos tienen por frikis y asociales"

tivas y otro para los ciudadanos. En el día a día hacemos muchas cosas mal con las tecnologías, no porque queramos hacerlas mal, sino porque no hemos sido educados para ello. Como, por ejemplo, enviar fotos a un desconocido o no ser

como darle a un niño de cuatro años la llave de nuestra casa.

### -¿Es oportuno prohibir el uso del móvil en los colegios?

–La vía no es prohibir. Se trata de educar en el buen uso de la tecnología, como

La vía no es prohibir el móvil en el colegio, sino educar en el buen uso de la tecnología"

mandamos alguna información por whatsapp, ese mensaje ya escapa de nuestro control. Aunque hay personas precavidas, en general no lo somos porque se desconocen las consecuencias de no serlo. Es

-¿Los ciudadanos aún vi- conscientes de que cuando se hace en otras cuestiones. Hay que enseñar a los alumnos que lo que les llega a través del móvil no siempre es verdad. Especialmente en una época de inteligencia artificial, que permite la creación de bulos e imágenes falsas.

### -En las aulas existe el problema de que el alumno aventaja al maestro en el uso de las TIC...

–El marco de competencias de la UE va dirigido a eso, a formar a los docentes en nuevas tecnologías para que sean capaces de formar a los alumnos. Debería apostarse por que el profesorado cuente ya con esa formación y no tenga que buscarse la vida para lograr la competencia. En los entornos educativos, además, debería trasladarse el mensaje de que el reciclaje tecnológico ha de ser continuo, pues las TIC caducan pronto.

### -La ETSII protagoniza la mayoría de los nuevos grados de la US aprobados por la Junta...

mirar al mercado laboral. No podemos hacerlo hacia otro lado. Ojo, que eso no quiere decir que nos vayamos a casar con una tecnología concreta. En el diseño de los dos grados tenemos muy presente que los profesionales que formemos han de contar con los fundamentos necesarios para que en el futuro sean capaces de abordar una tecnología desconocida de for-

queda más remedio que

### ma autónoma. -Lo de la inteligencia artificial da miedo...

-El miedo se inculca. Vivimos en la cultura del miedo y cuando una nueva disciplina logra avances tan rápidos es natural ponerse una protección al tener la sensación de no controlar--Eso se debe a que no nos \* la. Pero la realidad está le-

### **EL BUEN USO DE** LA TECNOLOGÍA

María del Carmen Romero lleva dos años al frente de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática (ETSII) de la US. En su programa llevaba un fuerte compromiso con la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Fruto de la apuesta son las jornadas que acoge esta escuela de Reina Mercedes, donde se abordarán las nuevas prácticas en tales disciplinas. Su máxima es no cerrarse a las nuevas tecnologías, sino educar en su buen uso. Es directora de una escuela con escasa presencia de alumnas. Déficit a combatir.

jos de eso. La IA ha conseguido logros, aunque también hay riesgos, como las fake news. Aquí la cuestión no es informática, sino cultural. El ser consciente, como dije antes, de que todo lo que nos llegue no tiene que ser real. También se están aprobando leyes para su buen uso. La tecnología siempre debe regularse.

### -Esta escuela sigue siendo poco femenina...

-Por desgracia, sí. En Ingeniería del Software la presencia de universitarias es del 17%; en Computadores, sólo del 1%; y en Ingeniería de la Salud ya sí sube al 42% por la relación con esta rama del saber.

### -¿Persiste el estereotipo maldito del informático?

-El cine y las series de televisión son culpables, pues aún nos tienen por frikis y asociales. Este estereotipo ha frenado también la matriculación de mujeres y que en la escuela no exista más diversidad. En nuestras aulas no puede haber sólo hombres heteros y caucásicos.

